#### Manuel Adorni, vocero presidencial

"Si el Presidente me pide ir como candidato a senador en la Ciudad, lo voy a hacer"\_...



Viaje a Brasil Milei se verá con Bolsonaro pero eludirá a Lula \_\_ p.10

# El Cronista.com

MARTES

2 DE JULIO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.662 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.589.778 ♥ -1,33 — Dow Jones 39.169 0,13 — Dólar BNA Mayorista 932 0,21 — Euro 1,07 0,02 — Real 5,66 ♥ -0,06 — Riesgo país 1513 03,91

MALA JORNADA PARA LOS ACTIVOS ARGENTINOS EN WALL STREET

# Falta de precisiones sobre el fin del cepo inquieta al mercado: el riesgo superó los 1500 puntos

Los ADR tuvieron caídas de hasta 10%. La incertidumbre golpeó al dólar: el blue llegó a \$1400 y la brecha entre el CCL y el mayorista alcanzó 55%. El BCRA igual pudo sumar u\$s 50 millones

Los analistas dudan sobre la capacidad del Tesoro de hacerse cargo del esfuerzo fiscal que implica absorber los pases del Central. La recaudación de junio tuvo, frente a 2023, una baja de 14% real

Los planes del tándem Caputo-Bausili no colmaron las expectativas de los inversores. La propuesta transmitida a los bancos para bajar la emisión monetaria por los intereses que paga el BCRA potenció dudas y dejó al descubierto las escasas respuestas que hoy ofrece el Ministerio de Economía sobre el fin del cepo cambiario. Para los analistas, sostener el crawling peg de 2% y el blend al que liquidan los exportadores, incrementará las dificultades que hoy tiene el Central para acumular reservas. La combinación afectó tanto a las acciones como a los títulos soberanos: en Wall Street los ADR anotaron caídas de hasta 10% y el riesgo país llegó a 1513 puntos. El equipo económico cree que hay una excesiva volatilidad y que el resto de los indicadores muestran un rumbo sólido. Esa percepción no incluye el dato de la recaudación impositiva de junio, difundido anoche, que terminó con una caída real cercana a 14%. \_\_\_ P. 6, 14, 15, 16 y 17



Nueva letra monetaria permitirá a los bancos ahorrarse Ingresos Brutos y subir plazos fijos\_\_8.16

#### > ZOOM EDITORIAL

Los inversores quieren escuchar otra música y extreman su cobertura

Hernán de Goñi

Director Periodístico

\_\_p. 2\_\_\_

#### > OPINIÓN

Los indicadores financieros caen a pesar de las reformas

Daniel Artana Economista Jefe de FIEL \_p. 3\_\_

#### **ENFOQUE**

En la cita de reconciliación del PJ no hubo foto juntos de Máximo y Kicillof

Analia Argento
Periodista
\_\_p. 11\_\_

#### FINANCIAL TIMES

Cómo los demócratas podrían reemplazar a Biden antes de las elecciones de EE.UU.

\_\_p. 23\_\_

EL ACUERDO INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE LA PLANTA DE VILLA MERCEDES Y LA CONTINUIDAD DE LOS EMPLEADOS

Newsan desembarca en consumo masivo: se queda con el negocio de la estadounidense P&G en la Argentina

Comercializará los productos de marcas como Gilette, Pantene, Pampers y Always \_\_ P. 18



#### > EL TUIT DEL DÍA



"Valoro mucho el ajuste fiscal realizado de unos 5 puntos del PIB. A pesar de la baja calidad, Milei tiene un enorme mérito por esto y seguir siendo tan contundente en cuanto a no negociar el necesario equilibrio fiscal"

Gabriel Rubinstein Exviceministro de Economía

#### **EL NÚMERO DE HOY**

# 1405

pesos cerró el el dólar blue ayer, en línea con la suba de todos los paralelos tras las medidas del Gobierno

#### > ZOOM EDITORIAL



Hernán de Goñi hdegoni@cronista.com

#### El efecto de la Ley Bases duró poco. El mercado quiere definiciones sobre el cepo, y asumen la falta de precisiones como una debilidad del Gobierno.

## Los inversores quieren escuchar otra música y extreman su cobertura

espués de reclamar durante meses señales políticas, los inversores se quedaron con ganas de más. Si bien la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal aportarán instrumentos de gestión valiosos, es real que la mayoría de sus beneficios no van a verse de manera inmediata. Por esa razón, el triunfo legislativo no movió demasiado el amperímetro financiero. Las expectativas siguen atadas a los dilemas cotidianos, como el bajo ritmo de acumulación de reservas (que en junio fue negativo) y a la disyuntiva sobre si hace falta ajustar o no el tipo de cambio. Sin capacidad de dar ofrecer garantías sobre estos aspectos, el equipo económico eligió apostar a un objetivo colateral (la emisión cero) que dejó dudas en varios frentes. El resultado estuvo lejos de lo esperado, y se vio ayer en los mercados.

Es evidente que la propuesta de transferir la liquidez que hoy los bancos tienen depositada en pases pasivos, a nuevas letras que deberán ser financiadas por el Tesoro, transmitió la percepción de que el Gobierno tendrá que hacer hacia adelante un mayor esfuerzo fiscal, superior al ya comprometido. Luis Caputo y Santiago Bausili, que ayer se reunieron con representantes del sector financiero, no dieron precisiones tranquilizadoras

sobre este esquema ni sobre el frente cambiario. Por esa razón, los inversores prefirieron desprenderse de papeles del sector bancario, y de activos soberanos. Los títulos volvieron a caer, el riesgo país dio un nuevo salto y el temor contagió a la cotización del dólar libre, que cerraron con nuevos valores récord.

Si algo le faltaba a este combo de incertidumbre, era asimilar el dato de la recaudación de junio, difundido anoche por la AFIP. La cifra final muestra una caída aproximada de 14% real. Y si bien contra los números de mayo hay una mejora relativa en los ingresos que aportan los tributos ligados a la actividad, la perspectiva hacia adelante no despeja dudas. El gravamen que más sostiene la caja del Estado es el impuesto PAIS, que este mes recibió un bonus del mes anterior. La promesa de su reducción gradual a partir de la sanción de la Ley Bases, en el contexto actual, no aportó tranquilidad.

Para el equipo económico la reacción del mercado es propia de la volatilidad argentina. Aseguran que las reservas acumuladas hasta ahora son más que suficientes, y que tanto el frente fiscal como la desaceleración de la inflación no están en

Lo que aparece es, en todo caso, un desencuentro en materia de expectativas. Los analistas quieren respuestas que los funcionarios todavía no tienen. Y esas dudas crean una brecha a la que nadie quiere quedar expuesto.

#### LA FOTO DEL DÍA

#### CRÉDITO: BLOOMBERG

#### Alerta en Grecia por incendios

Los bomberos griegos continúan luchando desde este sábado contra dos nuevos incendios declarados cerca de la capital de Grecia, mientras los fuertes vientos dificultan las tareas de extinción de otros focos que han provocado la alerta máxima en casi todo el país. Uno de los incendios estalló en el monte Parnitha, escenario el año pasado graves incendios forestales. El humo se puede ver desde Atenas. La Policía detuvo el tráfico en muchas carreteras de la zona mientras decenas de bomberos junto con helicópteros y aviones intentaban contener el incendio. También se ha producido un segundo incendio en la zona de Apsropirgos, al noroeste de Atenas.





La frase del día

Claudio Cesario

Presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)

"Bausili explicó todo lo vinculado a la letra de regulación monetaria, que es una letra que va a estar emitida por el Tesoro. Estará garantizada por el Banco Central, por lo que es más o menos el mismo esquema de garantía de liquidez que hoy está vigente, sin cambios sustanciales, salvo que recupera el BCRA la posibilidad de administrar lo que es la tasa de política monetaria".

DPINIÓN

**Daniel Artana** Economista Jefe de FIEL



# Los indicadores financieros caen a pesar de las reformas

ntre los meses de abril y junio se observó un deterioro en los indicadores financieros. Por ejemplo, el riesgo país promedio del mes aumentó algo más de 160 puntos básicos y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el CCL se duplicó. Ello no se revirtió a pesar de la aprobación de la Ley de Bases. Si bien subsisten algunos temas políticos como la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de un aumento adicional en las jubilaciones sin que quede claro cómo se financiaría y algunos conflictos dentro del Poder Ejecutivo, parecería que los factores no económicos no tienen el peso suficiente para explicar tales resultados.

Los resultados fiscales tampoco ayudan a entender lo ocurrido. El Gobierno logró un superávit en cada uno de los primeros meses del año y el ajuste parece depender cada vez menos de factores transitorios.

Debe mencionarse que los anuncios del inicio de la fase 2 del programa económico aumentan la exigencia sobre el Tesoro porque la decisión de terminar de traspasar los pasivos remunerados del BCRA (alrededor de \$18.000.000.000.000) resultará en una mayor carga de intereses (o mayor incremento de la deuda si se emiten letras/bonos a descuento). Sin embargo, la decisión de las autoridades permite que la tasa de política monetaria sea un instrumento algo mejor que en el pasado, ya que un eventual alza de la tasa no se reflejará en un aumento en los pagos inmediatos del BCRA.

Es cierto que en la medida en que las tasas arbitren, los cambios en la tasa de interés se reflejarán, a la larga o a la corta, en la carga de intereses del Tesoro, pero en forma más pausada porque los vencimientos de deuda son a plazos mayores que los pases a un día. Entonces,



ahora el Gobierno tendría más grados de libertad para lograr que las tasas sean positivas en términos reales.

También hubo alguna mayor certeza de que un eventual aumento en la demanda real de dinero podría ser satisfecho con emisión vía compra de reservas. El límite sería la base amplia y se utilizara como referencia la de finales de junio habría espacio suficiente para remonetizar la economía (la base amplia era en ese momento aproximadamente el doble de la base monetaria común).

Sin embargo, aparecen dos cuestiones relacionadas con el mercado de cambios. Se infiere de la lectura del Staff Report del FMI que para los técnicos del organismo el tipo de cambio real de finales de marzo era similar al que ellos estiman de equilibrio. Desde entonces el tipo de cambio real multilateral se apreció alrededor de 14%. Además, el Se infiere del Staff Report del FMI que para los técnicos del organismo el tipo de cambio real de finales de marzo era similar al que ellos estiman de

equilibrio

Si se remueve el blend 80/20 para los exportadores y el Impuesto País equivaldría a una revaluación del tipo de cambio efectivo a menos que se compensara con una depreciación del tipo de cambio oficial

BCRA dejó de acumular reservas en el mes de junio.

La liquidación de divisas del campo en los primeros cinco meses del año ha sido menor en dólares ajustados por inflación americana a la que se dio en años normales en el pasado, pero si bien se puede inferir que hay algo menos de volumen de lo normal, los menores precios explican buena parte de lo ocurrido. De hecho, desde diciembre de 2023 a junio de 2024 el precio en puertos argentinos de la soja y el maíz cayó alrededor de 12% en dólares. En ese mismo período, el real brasileño se depreció contra el dólar un 10%. Dos mini shocks externos negativos que se suman al efecto del clima más frío sobre las importaciones de energía apuntado por el gobierno. En otras palabras, factores ajenos a la voluntad de agentes económicos de la Argentina están influyendo negativamente en la disponibilidad de divisas.

En los anuncios del viernes también se mencionó que todavía no hay fecha para levantar el cepo. Al igual que en el tema fiscal sabemos cuál es el objetivo de largo plazo (equilibrio en las cuentas públicas y deshacerse del cepo), pero en el primer caso ha habido avances claros que se complementan con la Ley de Bases que brinda nuevos instrumentos para continuar la tarea de reducción del gasto.

En el tema cambiario se avanzó en limpiar stocks no deseados de deuda comercial heredados de la administración anterior, pero se generó una deuda nueva por el pago en cuatro cuotas de la mayor parte de las importaciones. En definitiva, no se ve con tanta claridad la hoja de ruta para llegar al largo plazo.

Algunos de los temas que es necesario resolver parecen complejos. Por ejemplo, la remoción del impuesto país tiene un costo fiscal pero la Ley de Bases permite al menos una compensación parcial. Pero si se remueve el blend 80/20 para los exportadores y el Impuesto País ello equivaldría a una revaluación del tipo de cambio efectivo a menos que se compensara con una depreciación del tipo de cambio oficial. Pero si ello ocurre, aumentarían los costos de la energía y se requeriría una ronda adicional de aumentos respecto de los estimados hasta hoy si se quiere evitar un aumento en los subsidios.

En cualquier caso, sería importante que el Gobierno pueda avanzar en remover algunas de las distorsiones que genera el cepo actual que no difiere mucho del heredado. Es más relevante que esos avances se concreten en las operaciones que traban el normal funcionamiento de las empresas (dividendos, pagos de importaciones) que en las que afectan a las personas.\_\_\_

#### El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - e-mail: comercial@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (1425) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (1425) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com. French 3155 Piso 5to, Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

#### PARA JULIO PREVÉN 4% EN EL IPC GENERAL

# La inflación aceleró al 5% por tarifas en junio con alimentos por debajo de 3%

El rebote del IPC se dio por regulados mientras que los alimentos mostraron en algunos casos las menores subas desde la pandemia. La inflación núcleo se sostiene por debajo del 3%

\_\_\_ Patricia Valli

\_\_\_ pvalli@cronista.com

La inflación de junio se encamina a cerrar en torno al 5% una vez más, pese a los mayores aumentos de tarifas y con subas en alimentos que terminaron promediando el 3% según las estimaciones privadas.

En el sexto mes del año, el Gobierno celebró semanas de "inflación cero" en alimentos de acuerdo a algunas mediciones. En la segunda y tercera semana las subas fueron mínimas, mientras que los aumentos suelen concentrarse en la última o primera semana del mes, a la espera del cobro salarial.

El relevamiento de precios minoristas de C&T en el Gran Buenos Aires marcó 4,9% para la inflación general, levemente por arriba del 4,6% que habían medido para mayo y por encima del 4,2% del INDEC. Se marca, así una leve aceleración.

El piso para los próximos

meses se prevé en torno al 5% por la mayor presión de los precios regulados.

Según la estimación de C&T, la inflación núcleo, que deja de lado a los componentes estacionales y regulados, fue de 2,6% mensual. En ese marco, los alimentos, donde pesa la estacionalidad, mantuvieron la desaceleración y cerraron alrededor del 3%.

De acuerdo con los datos de Analytica, en las cuatro semanas de junio se registró una variación acumulada punta a punta del 2,9% en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un promedio de cuatro semanas de 3,3%.

"En la cuarta semana de junio la variación registrada fue del 0,9%. Entre las categorías con mayor aumento semanal se encuentran los pescados y mariscos (+8,6%) y las frutas (+7,2%). Por otro lado, las categorías que tuvieron variaciones negativas fueron las verduras, tubérculos y legumbres (-2,2%) y los lácteos (-0,2%)", detalló la consultora que dirige Ricardo Delgado.

Para C&T "alimentos y bebidas apenas aumentó 1,5%, la menor tasa desde la pandemia". La baja de las frutas y las verduras (estas últimas venían acumulando fuertes subas desde febrero) "jugaron un papel importante, pero debe destacarse que otros componentes clave, como panificados y carnes, aumentaron menos de 1%, al tiempo que en bebidas se registraron bajas".

#### REGULADOS

Los regulados, en tanto, "tuvieron gran influencia en el resultado del mes. Debe destacarse el ajuste que el gobierno implementó en gas y electricidad, lo que provocó que el rubro vivienda subiera 12% en el mes, muy por encima del promedio; en el rubro también pesó el incremento en el sueldo de los encargados de edificio".

Otra de las subas relevantes fue "el incremento de la medicina prepaga, que hizo que salud fuera el tercer rubro de mayor alza".

El IPC de la Fundación Libertad y Progreso también marcó un aumento de 5,4% en junio, lo que implicó una suba de 1,2 puntos porcentuales respecto a la medición oficial de mayo (4,2%). De esta manera, en los primeros cinco meses del año el IPC acumula una suba de 81,2%. La variación interanual alcanza el 274,4%, la segunda desaceleración consecutiva.

"La aceleración estuvo más

\$ 250,00 Los alimentos subieron 1,5% para C&T, la menor alza desde la pandemia

que nada explicada por los precios regulados, que registraron un incremento mensual del 8,6%, donde incidieron principalmente las actualizaciones de tarifas de gas y electricidad. En cambio, el IPC núcleo, que excluye a los precios regulados, tuvo una suba del 4%", coincidieron los economistas liberales.

Para Clara Alesina, economista de LyP, "a pesar de que el IPC haya presentado una aceleración respecto al dato de mayo, la inflación núcleo se desaceleró en 0,8 puntos porcentuales. Esto es una cifra alentadora, ya que la inflación núcleo excluye los factores vinculados a la coyuntura, aislando la tendencia de los precios que se comportan libremente y sin efectos estacionales".

Para el mes que recién comienza, en tanto, vaticinan una inflación del 4%. "Hay que considerar que el gobierno habría decidido posponer varias actualizaciones de precios regulados, lo que ayudaría a que el índice de julio se acerque a la variación del componente núcleo del IPC", indicaron sobre la desaceleración proyectada....





# Ganancias: en julio se mantendrá el piso de \$ 3,5 millones

\_ Lucrecia Eterovich

\_\_\_ leterovich@cronista.com

A pesar de la victoria que obtuvo el Gobierno con la aprobación de la reforma del impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados, la falta de publicación del paquete fiscal en el Boletín Oficial y reglamentación implicó que durante julio continuará el régimen cedular, pero con un piso más alto y efectos en las provincias.

A los fines de sanear las arcas subnacionales, el oficialismo propuso y logró sancionar un nuevo esquema de liquidación de Mínimo No Imponible (MNI) y deducciones que baja el monto a partir delcualse pagapara solteros desde \$ 1,8 millones y casados con dos hijos, \$ 2,3 millones (ambos brutos).

Pero el mismo no tendrá efectos prácticos inmediatos. Como estipuló el proyecto, su entrada en vigencia depende de la publicación en el Boletín Oficial y la consecuente reglamentación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que -hasta el momento- no sucedió.

Esto implicó que en julio seguirá vigente el régimen cedular que impulsó el exministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, y que votó el Congreso, con un piso mensual de 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SM-VM).

Este valor, por ley, se actualiza el lunes (1º de julio) por el que está vigente del SMVM (el de mayo, \$ 234.315,12). Así, durante este mes el piso para el pago del impuesto asciende de \$ 2,3 millones a \$ 3,5 millones (\$ 1,2 millones más).

"Para calcular la retención se deberíatomar los 15 SMVM, con el valor del último publicado, que es el de mayo", destacó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Y agregó: "Si consideras esos \$

3,5 millones, quizás le tenés que devolver lo que le retuviste de más durante el primer semestre del año".

Aunque alertó sobre la posibilidad de que se aplique ese recálculo. "Como todas esas disposiciones no surgen de una resolución general, sino de una publicación en la página web de la AFIP, difícilmente las empresas devuelvan", comentó.

Así, puntualizó, que, la deducción especial que se dispuso para nogenerar deudas en los contribuyentes por los meses de 2024 en donde estuvo vigente el cedular se aplicará a las remuneraciones cobradas entre el 1º de enero de 2024 y el 30 de junio de 2024.

#### LOS TIEMPOS DE AFIP

A pesar de que para el Gobierno la prioridad es la reglamentación de Ganancias, la misma se deberá ajustar a los tiempos de la AFIP, que como adelantó El Cronista, con fuentes oficiales del organismo, "llevará 15 días", estará para mediados de julio.

Lo que implica que durante este mes continuará vigente el régimen cedular con un piso más alto (\$3,5 millones) con efecto para la recaudación y los ingresos que reciben las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CA-BA) vía coparticipación.

Lacual ya arrastra una caída de meses. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en junio el Gobierno nacional envió \$ 3.647.000 millones por transferencias automáticas, frente a los \$ 1,282.000 millones que se enviaron en el mismo periodo de 2023.

"Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 24%, la coparticipación (transferencias automáticas menos leyes especiales y compensaciones) habría caído un 20% real", puntualizaron en el informe.



La sacás en 5 minutos, la disfrutás todos los días.

¡Abrila desde CREDICOOP MÓVIL cuando quieras, las 24 hs!





Rápido



Sin trámites previos

Cartera Comercial. Válido para personas humanas con actividad comercial, sin Cuenta Corriente en Banco Credicoop, La apertura de la cuenta estará sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco. La bonificación aplicará sobre la comisión de mantenimiento de la cuenta corriente y estará vigente por 12 (doce) meses desde la fecha de apertura: este beneficio será válido sólo para contrataciones realizadas a través de Credicoop Móvil entre el 06/11/2023 y el 31/12/2024. Más info en www.bancocredicoop.coop o a través de Credicoop Responde al 0800-888-4506.





# Economía & Política

"Vieron a un presidente que devolvió a EE.UU. al mundo; que reforzó alianzas yasociaciones"

Antony Blinken Secretario de Estado (EE.UU.)



LAS ARCAS OFICIALES

# La recaudación impositiva cerró el primer semestre con una mejora de 250%



La AFIP mostró mejoras en la recaudación

El ingreso tributario sumó en junio pasado \$11,2 millones, un alza interanual de 221,2%. Se dieron mejoras claves en impuestos claves como el IVA, Ganancias y derechos de exportación

\_\_\_ El Cronista

Buenos Aires

La recaudación impositiva sumó en junio pasado \$ 11.297.649, un incremento de 221,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. De este modo, alcanzó los \$

56.016.569 en el primer semestre de este año, una mejora de 250,6% contra igual período de 2023.

Según los datos de AFIP, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto recaudó \$ 3.394.162 millones, y tuvo una variación interanual de 195,4%. Por otra

parte, si se observa la evolución durante el primer semestre del año se encuentra que se dio un alza de 238,1%, hasta alcanzar los \$18.114.223.

Del análisis oficial surge además que el movimiento que registró este tributo se vio limitado por los tres días hábiles

menos que hubo durante junio.

Además, destacó que durante el mes pasado se encontró vigente la excepción del régimen de percepción del IVA de un conjunto de productos de la canasta básica y medicamentos.

En cuanto al Impuesto a las Ganancias -todavía con la base imponible previa a la Ley Bases-, se dio un crecimiento de 209,7%, al tocar los \$ 2.516.053.

Con esto, en el semestre sumó \$ 12.447.983, lo que muestra una mejora en la recaudación de 255,6%.

En este sentido, la AFIP destacó que en junio pasado operó el vencimiento del primer anticipo de las sociedades con cierre diciembre, por el período fiscal 2024.

Así, el organismo sostiene

En cuanto a los derechos de exportación, se dio un salto de 136,9%: totalizaron \$429,6 millones

que hay algunos puntos que incidieron de forma favorable.

Entre ellos, por ejemplo, figuran el buen desempeño de la actividad financiera en el período fiscal 2023, lo que determinó el incremento de los anticipos ingresados en el mes.

En cambio, pegaron de for-

ma negativa las modificaciones en el calendario de vencimientos para el vencimiento del saldo de Declaración Jurada de las Personas Humanas por el período fiscal 2023, el cual se prorrogó hacia agosto.

Dentro de ese listado también aparecen el Impuesto Cedular para relación de dependencia y jubilados, el cambio de esquema de percepciones aplicado a las operaciones de moneda extranjera, la disminución de la demanda de moneda extranjera para atesoramiento y viajes y gastos en el exterior.

#### **EL APORTE EXPORTADOR**

También se analiza lo referente a derechos de exportación. En este caso se dio un salto de 136,9%, tras totalizar en junio \$ 429.614 millones.

La diferencia es mucho mayor si se toma en cuenta la evolución de los primeros seis meses del año, donde se observa un crecimiento de 378,7%, tras sumar \$ 2.735.087.

Aquí, según la AFIP, incidió de forma positiva la suba del tipo de cambio, aunque del lado negativo quedaron cuestiones como la disminución de los precios promedio de la mayoría de los productos de los complejos sojero y cerealero respecto del año anterior, a lo que se le debe agregar que en esta oportunidad hubo tres días hábiles menos de recaudación en relación al año anterior.\_\_

SUBA DEL 25% INTERANUAL

### La liquidación de cereales cayó 24% en junio, pero mejoró contra el año pasado

\_\_\_ Victoria Lippo

\_mlippo@cronista.com

En junio las empresas exportadoras de cereales y aceite liquidaron u\$s 1.977.926.224, un 24% menos que en mayo y un 25% más que en el mismo mes del año pasado. Así lo informaron desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan al 48% de las exportaciones de Argentina.

En lo que va del año, ingresaron u\$s 11.024.009.871. Este desempeño respondió al régi-

men de dólar exportador vigente desde diciembre, también conocido como blend, cuyo precio se compone por el 80% liquidado en el mercado de cambios oficial, y el 20% restante a través del Contado con Liquidación. Además, influyeron los precios internacionales

y el clima, que alteró el ritmo de las cosechas de maíz y soja, afectados por las lluvias que dificultaron el ingreso a los campos.

La exportación de granos trabaja aún con altos niveles de capacidad ociosa mientras que la industria aceitera padece aún márgenes negativos permanentes. La mayor parte del ingreso de divisas se produce con 30 días de antelación en promedio en el caso de la exportación de granos y con 90 días en el caso de los aceites y harinas.

Estos valores se dan un mes después de que el sector registrara un mayo récord, pero mientras que las estimaciones para la cosecha de este año arrojan que la liquidación será un 11% inferior a la del promedio de las últimas tres campañas, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Sin embargo, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción de granos se redujo a 81,4 millones de toneladas, acompañado por una reducción del 21% en el consumo de fertilizantes, que totalizó las 3,58 millones de toneladas. El porcentaje de reposición de nutrientes alcanzó el 88%.\_\_

## El Cronista

# Apertura

# Marketing & Communication Summit

Innovar y conectar estrategias

### Miralo en VIVO

cronista.com 2 de Julio - 12:00 hs.





Alejandra Martinez ENEL



Kevin Kogan Mobile First



Fernando Arango Arcos Dorados



Julián "GAITA" González GrupoSet Latam



Lucas Giuliani Movistar Argentina



María de los Ángeles Casal Grupo Logistico Andreani



Raúl Fagalde PUMA Sports Argentina



Elina Mendez NINCH® Communication Company



Santiago Chemes PNL Palermo



Vanina De Martino CCU Argentina



Laura López Bayer Cono Sur



Jorgelina Imfeld Aeropuertos Argentina



Soledad Azarloza Cerveceria y Malteria Quilmes



Paula Mandraccio Bra Commons



Pablo Sanchez Liste PUENTE



Santiago Tsin Pedidos Ya



Adriana Biancheri Carrefour



Soledad Bereciartua Stellantis



Pia Fittipaldi Dove



Stella Laurenti ICBC



Natalia Alfonso Be Influencers



Lucas Bonardi Mercado Libre



Natalia Rodoni Adverp



Hernán de Goñi El Cronista Moderador



Mariana Shaalo El Cronista Moderadora



Candelaria Dominguez El Cronista Moderadora



Horacio Riggi El Cronista Moderador

























HAY TEMOR A QUE SE DESATE UNA COMPETENCIA DESLEAL

# Las pymes industriales reclaman un RIGI especial para que el sector pueda recuperar empleo



Convocados por el Gobierno, propusieron cambios para una Ley Pyme.

Desde este segmento quieren que también se aplique un régimen de incentivo a las inversiones. Dicen que permitiría la creación de más de 300.000 puestos de trabajo

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_\_ mlippo@cronista.com

Tras la aprobación de la Ley Bases, la cámara de Industriales Pymes Argentinos (IPA) propuso la discusión de su propio RIGI y nuevas normas para la Ley Pyme que impliquen más empleo y exportaciones.

Daniel Rosato, presidente de IPA, analizó que, si Argentina participa con condiciones de competitividad y aplica algunas medidas, en un año pueden recuperarse los puestos perdidos y generar 300.000 extra. Entre los fundamentos de sus propuestas, señalaron que el RIGI aprobado es una "bomba" para las Pymes. Según analizó el economista Martín Kalos, "puede destruir el entramado productivo más que la crisis" y los hace compartir de manera desleal con multinacionales y con países con menor carga tributaria.

En materia de comercio exterior subrayaron: "En 2011 teníamos 10.000 pymes exportadoras, hoy tenemos 7.000", analizó Pablo Bercovich, director de la consultora Marca Pyme, y agregó: "Necesitamos 20.000 para pegar un salto".

Con su RIGI buscan aumentar la productividad, las exportaciones y la competitividad. El monto mínimo será de u\$s 15 millones y se estimula el uso de insumos nacionales, la conservación ambiental, la incorporación de tecnologías y el aumento de las exportaciones.

Para ello piden: cambiar el IVA y que las empresas que no tengan débito fiscal a favor puedan usarlo; amortización acelerada en Ganancias con cuotas que actualicen por precios mayoristas y la posibilidad de computar el impuestos de débitos y créditos en operaciones vinculadas al régimen como crédito de Ganancias. "Ni siquiera pedimos lo que pide el RIGI", puntualizó Kalos y agregó: "Se puede funcionar con mucho menos, ser exitosos con mucho menos".

Las otras 6 propuestas de IPA, además del régimen, son en: comercio exterior, energía, impositivo, laboral, desarrollo pyme y conocimiento y asociatividad.

Sobre comercio exterior, proponen eliminar aranceles a los insumos, bienes intermedios y de capital que no se produzcan

El RIGI puede ser una "bomba" para el entramado productivo por la "competencia desleal".

El monto mínimo será u\$s 15 millones y se valorarán los insumos nacionales y el cuidado ambiental.

en el país y aplicar aranceles en la producción local para equiparar los costos. También piden eliminar las retenciones a las pyme y crear líneas de financiamiento para formar al personal.

Proponen la creación de un Servicio de Certificación privado para controlar las importaciones en materia de competencia y calidad. En energía, piden que se fijen precios internacionales para dar estabilidad en el esquema de costos.

Para AFIP piden que limite los embargos a los montos adeudados, la exención al impuesto al cheque para incentivar la formalización y fijar un mínimo no imponible. Proponen una cuenta única tributaria para usar los saldos de seguridad social, impositivos y aduaneros para pagar deudas de estos rubros y piden que el Ejecutivo habilite moratorias en caso de que AFIP pida embargos.

Proponen aumentar la vinculación con las instituciones técnicas y científicas, incorporar estudiantes, la formación de personal y el fomento de comercio pyme a través de beneficios para aumentar el componente nacional, y la creación de un cluster pyme.

En lo laboral, piden que las indemnizaciones se actualicen con las paritarias del sector, crear un fondo para el pago de indemnizaciones y un programa de reinserción laboral.

#### Licitación Pública N°0015/2024

Objeto: Servicio de acceso y uso de una herramienta de gestión para la peritación y compra de repuestos.

Lugar, plazo, horario de consulta y venta de pliegos: el dia 02 y 03 de julio de 2024, enviando un mail a las direcciones sferrando@nacion-seguros.com.ar indicando en el asunto "Licitación Pública N°0015/2024 Servicio de acceso y uso de una herramienta de gestión para la peritación y compra de repuestos."

Valor del pliego: \$ 100.- más IVA.

Fecha, horario y lugar de presentación de las ofertas: 15 de julio de 2024 en los horarios y modalidad indicados en el Pliego de bases y Condiciones

Fecha, hora y lugar del acto de apertura: 15 de julio de 2024 a las 13:00 horas, por medio de la Plataforma digital Microsoft Teams.







Excelencia en Salud Ocupacional

Examenes preocupacionales y periodicos Control de ausentismo Servicio medico en planta

Ventas : 5167-9054/55

Telefono: 5167-9000

LAS NEGOCIACIONES PASARON A CUARTO INTERMEDIO

# En medio nuevos despidos, el Gobierno evitó una oferta paritaria a los estatales

La convocatoria se concretó en la Secretaría de Trabajo mientras los gremios denunciaban más de 2300 bajas con el cambio de mes. La demanda que ATE y UPCN pusieron sobre la mesa

Mariano Beldyk

\_\_\_ mbeldyk@cronista.com

En medio de una jornada tensa por la confirmación de más de 2300 despidos en la administración nacional, los gremios estatales acudieron a la cita convocada por el Gobierno nacional en el marco de las paritarias del sector público. Sin embargo, desde ATE y UPCN solo pudieron arrancar al Ejecutivo de Javier Milei una parte de las definiciones sobre la recomposición del salario.

La convocatoria estaba pautada para las 11:30 en la sede de la Secretaría de Trabajo. Por el Gobierno de Javier Milei dijeron presente Rosana Reggi, la subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y Jorge Caruso, designado en 2023 como director nacional de Seguimiento de la Inversión en Capital Humano del Sector Público Nacional de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

Al igual que en la última reunión, también estuvo presente Enrique Pinedo, de la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria de la Secretaria Ejecutiva de Gobierno, dentro de la Jefatura de Gabinete. El funcionario es el hermano del exsenador del PRO y actual sherpa ante el G20, Federico Pinedo.

Temprano, los estatales ya habían activado protestas en múltiples organismos, desde el INTI a las cercanías del edificio histórico del exministerio de Desarrollo Social. Durante el fin de semana, ATE cifró en 2305 las cesantías en el sector público nacional en base a las notificaciones que empezaron a llegar a desde el viernes pasado, último día hábil. No obstante, sugerían que el número final podía crecer. Ayer, en el Boletín Oficial publicaron el DNU que renueva el resto de los contratos transitorios hasta el 30 de septiembre.

En ese contexto, desde el Gobierno habían convocado el viernes pasado a una nueva cita de paritarias para hoy lunes 1 de julio. Los gremios reclamaban estaba convocatoria desde principios del mes pasado acusando que al Gobierno por dilatarla para ahorrarse la recomposición de junio y que no impacte en el aguinaldo.

En el encuentro de ayer, los gremios plantearon al Gobierno que se incluya cualquier ajuste con retroactividad al 1 de junio. Sin embargo, no hubo una definición desde el gobierno de Milei en este sentido. Por lo que la negociación paritaria pasó a un cuarto intermedio sin fecha aún prevista.

"Así pretende comenzar el Estado empleador el nuevo ciclo paritario: en un marco de creciente tensión y conflictividad, signado por el empobrecimiento de los/as estatales e injustos despidos masivos de compañeros/as", cuestionaron desde ATE.

En paralelo, en UPCN destacaron la confirmación del presentismo -por el cual se abona un premio en forma de estímulo- y la continuación de la suma fija que se dictaminó, en la pasada gestión de Alberto Fernández, a través del decreto 56/2020 como dos compromisos que se consiguieron arrancar al Gobierno.\_\_\_



La Policía avanza contra los trabajadores que las bajas en el INTI

#### Pan American ENERGY

#### AVISO DE SUSCRIPCIÓN

nunca at público inversor en general que PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL, ARGENTINA (la "Sucursal" o la "Emisera"), registrada como emisor frecuente bajo el Registro N°12 otorgado por la Disposición N°DI-2020-34-APN-GE#CNV de fecha 3 de julio de 2020 de la Gerente de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), cuya condición de emisor frecuente fue catificada mediante la Disposición N°DI-2024-19-GE≄CNV de la Gerente de Emisoras de la CNV de fecha 4 de abril de 2024, ofrece en suscripción: (1) las obligaciones negociables clase 32, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser suscriptas e integradas en efectivo en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interes fija del 0,00% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal, en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase 33, de hasta US\$50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) ampliable hasta US\$75.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) ampliable hasta US\$75.000.000 (Dólares Estadounidenses setenta y cinco millones) [el "Monto Máximo") (las "Obligaciones Negociables Clase 32"); y (2) las obligaciones negociables clase 33 denominadas en Dólares Estadounidenses (a ser suscriptas e integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés fija, con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal, en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase 32, de hasta US\$50.000.000 (Délares Estadounidenses cincuenta millones) ampliable hasta el Monto Máximo (las "Obligaciones Negociables Clase 33", y junto con las Obligaciones Negociables Clase 32, las "Obligaciones Negociables"), a ser emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuento. Todos los términes utilizados en mayúscula no definidos en este aviso tendrán el significado que se le asigna en el prospecto de emisor trecuente de fecha 10 de abrit de 2024 (et "**Prospecto**"), en el suplemento de prospecto relativo a las Obligaciones Negociables Clase 32 de fecha 1 de julio de 2024 y en el suplemento de prospecto relativo a las Obligaciones Negociables Clase 33 de fecha 1 de julio de 2024 (conjuntamente, los "**Suplementos**"), y en los avisos de suscripción relativos a los Obligaciones Negociables Clase 32 y a las Obligaciones Negociables Clase 33 de fecha 1 de julio de 2024 (los

Emisora: Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina.

Período de Difusión Pública: Comenzará el 1 de julio de 2024 a Las 30:00 horas y finalizară el 1 de julio de 2024 a las 16:00 horas.

Período de Subasta Pública: Comenzará el 2 de julio de 2024 a las 1000 horas y finalizará el 2 de julio de 2024 a las 16:00 horas.

Fecha de Emisión y Liquidación: La fecha de emisión y liquidación de las Obligaciones Negociables-será ta fecha que se informe en el Aviso de Resultados y que tendrá lugar a los dos (2) Días Háblies de finalizado el Período de Subasta

Monto de Emisión: La Emisora podrá, su exclusivo criterio, emitir las Obligaciones Negociables Clase 32 y las Obligaciones Negociables Clase 33, por un valor nominal en conjunto de hasta LISSSO 000 000, ampliable, a exclusivo criterio de la Emisora, isstirel Monto Máximo.

Suspensión, modificación, prómoga y/o terminación del Período de Difusión Pública y/o del Período de Subasta Pública: La Emisora, en consulta con los Colocadores y sin necesidad de invocar motivo alguno, podrá suspender y/o modificar y/o promogar y/o ferminar el Período de Difusión Pública y/o el Período de Subesta Pública, según fuera el caso, en cualquier momento del mismo. comunicando por escrito dicha circunstancia a los Colocadores, a la CNV y a aquellos mercados de valores respecto de los cuates se haya solicitado autorización - monto. Obligaciones Negociables Clase 33, publicando un aviso en el Sitio Web de la CNV, un aviso por un (1) Dia Habil en et Sitio Web de BYMA, en el miorpatio web del Sistema SIOPEL, en el Sitio Web del MAE, y en el Sitio Web de la Emisora, lo cual. será informado en el mismo día con al menos una (1) hora de enticipación al cierre. del Período de Cifusión Pública y/o del Período de Subasta Pública, según fuera el caso, en el cual se indicará, en su caso, la nueva fecha de vencimiento del Período de Diffusión Pública y/o del Período de Subasta Pública, o la fecha en que se reanudará. et ourso del mismo, o la forma en que se hará pública la resnudación del curso del mismo, según fuera el caso. Para más información, véase "Plan de Distribución" en los Suplementos.

Método de Colocación y Adjudicación: La colocación primaria de las Obligaciones. Negociables se realizará mediante una Subasta Pública abierta a realizarse a través del módulo de licitaciones del Sistema SIOPEL

Precio de Emisión (1) Obligaciones Negociables Clase 32: a licitar, el cual serádeterminado en función del proceso detallado en la sección "Pian de Distribución" del Suplemento de las Obligaciones Negociables Clase 32, y será informacio mediante el Aviso de Resultados: y (2) Obligaciones Negociables Clase 33: 100% del rator nominal total de las Obligaciones Negociables (a la par).

 Meneda de Denominación y Pagos: (1) Obligaciones Negociables Clase 32: estarán denominadas en Dólares Estadounidences y serán pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 32; y (2) Obligaciones Negociables Clase 33: estánin denominadas en Dôlares. Estadounidenses y serán pagaderas en Pesos at Tipo de Cambio Aplicable en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negocialdes Clase 33 y en las Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase 33.

Forma y Moneda de Integración: La suscripción e integración de las Obligaciones Negociables será efectuada en efectivo en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y en luis formas indicadas en el respectivo Suplemento.

 Tasa de Interés: (1) Obligaciones Negociables Clase 32: devengarán intereses sobre el monto de capital no amortizado, a una tasa de interés fija de 0,00% nominal anual. por la que no se realizarán pagos de intereses en virtud de las Obligaciones Negociables Clase 32, y (2) Obligaciones Negociables Clase 33: devengarán interreses sobre el monto de capital no amortizado, a una tasa de interés fija anual, que será determinada en función del proceso detallado en "Plan de Distribución" del Suptemento de las Obligaciones Negociables Clase 33, la cual será informada mediante el Aviso de Resultados.

Monto Minimo de Suscripción: US\$50 y múltiplos de US\$1.00 por encima de ese

para el listado y/o la negociación de Las Obligaciones Negociables Clase 32 y/o de las - Fecha de Pago de Intereses: 1) Obligaciones Negociables Clase 32, en virtud de que devengación una tasa de interés fija del 0,00%, no se realizarán pagos de intereses bajo las mismas, y (2) Obligaciones Negociábles Clase 33: se pagarán trimestralmente por frimestre vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que sean un número de disidêntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del correspondiente mes, las cuales serán informadas en si correspondiente Aviso de Resultados. La último Fecha de Pago de Intereses tendrá

lugar en La Fecha de Vencimiento de Las Obligaciones Negociables Clase 33. Fecha de Vencimiento y Amortización: (1) Obligaciones Negociables Clase 32: el capital serà repagado en forma integra en una única cuota el dia en que se cumplan 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; y (2) Obligaciones Negociables Clase 33 et capital será repagado en forma integra en una única cuota el día en que se cumplan 36 (trenta y seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación.

 Forma: Las Obligaciones Negociables estarán representadas por certificados. globales a sar depositados en el sistema de depósito colectivo administrado por

 Listado y Negociación: Se ha solicitado el listado y negociación de las Coligaciones Negociables en BYMA, a través de la BCBA, y la negociación en el MAE. Ley Aplicable: Argentina

BANCO COMAFI





Colostolires Liborais



MAX CAPITAL Has Caperi S.A.
Thi (in Las Adams vy Cirripensialor)
The de frequesiant Propes Harman
DANN TWO.

EL PROSPECTO, LOS SUPLEMENTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS RELEVANTES PARA LA EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SE ENQUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS NTERESADOS EN EL SITIO WEB DE LA CNV, EN EL BOLETIN DIARIO DE LA BOBA, EN EL SITIO WEB DEL MAE Y EN EL SITIO WEB DE LA EMISORA (WWW.PAN-ENERGY.COM); LA SUPLEMENTOS Y EN LOS ANSOS DE SUSCRIPCIÓN. LOS INTERESADOS DEBEN CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHOS DICUMENTOS ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN DE INVERTIR EN LAS OBLIGACIONES NEODOIABLES. LA EMISORA RECOMIENDA LA LECTURA Y EXAMEN DEL PROSPECTO, LOS SUPLEMENTOS Y LOS AVISOS DE SUSCRIPCIÓN EN SU TOTALIDAD. Y DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA EMISORA Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 10. DE DIDIEMBRE DE 2021, 2022 Y 2021, Y POR LOS PERÍODOS DE TRES MESES FINALIZADOS EL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2024, LA OFERTA PUBLICA DE LAS OBLIGACIONES NEIDOCIABLES QUE SE DESCRIBEN EN EL PROSPECTO, EN LOS SUPLEMENTOS Y EN LOS AVISOS DE SUSCRIPCIÓN SE ENCUENTRA COMPRENDIDA DENTRO DE LAS DISPOSICIONES DE LA CINV. EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 73 ESIGUIENTES Y CONCORDANTES) DE LA SECCIÓN VIII DEL TÍTULO II DEL CAPÍTULO V DE LAS NORMAS DE LA CINV. LOS SCIPLEMENTOS NO HAN SIDO PREVIAMENTE REVISADOS NI CONFORMADOS POR LA CNV. NI POR BYMA NI POR MAE



Valor del pliego: \$ 100.- más IVA.

Comercio y Consorcio"

Fecha, horario y lugar de presentación de las ofertas: 17 de julio de 2024 en los horarios y modalidad indicados en el Pliego de bases y Condiciones

Licitación Pública N°0012/2024

Objeto: Servicio de Asistencia al Hogar, Comercio y Consorcio

Lugar, plazo, horario de consulta y venta de pliegos: los días

02 y 03 de julio de 2024, enviando un mail a las direcciones

sferrando@nacion-seguros.com.ar indicando en el asunto

"Licitación Pública Nº0012/2024 Servicio de Asistencia al Hogar,

Fecha, hora y lugar del acto de apertura: 17 de julio de 2024 a las 13:00 horas, por medio de la Plataforma digital Microsoft Teams.





NO PARTICIPARÁ DE LA CUMBRE DEL MERCOSUR

# Milei viaja a Brasil pero evita a Lula y se suma a Bolsonaro en un foro conservador



El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro junto a Javier Milei y Patricia Bullrich durante la semana de la asunción del gobierno libertario

El Presidente había dejado trascender que no iría al foro de países sudamericanos, evitando así un encuentro con Lula Da Silva. No obstante, sí se trasladará al país vecino con una agenda paralela.

Julián Alvez

jalvez@cronista.com

El presidente Javier Milei viajará el próximo fin de semana a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en-

Nutrición

parenteral

cuentro en el que coincidirá con el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. Así, evitará cruzarse con el actual jefe de Estado de ese país, Luiz Inacio Lula da Silva, a quien tildó de "corrupto" y "comunista" días atrás.

La información fue confirmada extraoficialmente por fuentes de Presidencia. Como suele hacer en público, el vocero, Manuel Adorni, marcó que no podía confirmar aún ese viaje. De hecho, los viajes internacionales del jefe de Estado suelen hacerse públicos sobre el filo de concretarse.

Pero, en los hechos, Milei irá al evento ultraconservador que se desarrollará entre el 6 y el 8 de julio en Camboriú, en donde están confirmados como disertantes los expresidentes Jair Bolsonaro (Brasil) y José Antonio Kast (Chile). También hablará el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro. Todos ellos de gran vínculo con el jefe de Estado argentino.

La Fundación CPAC organiza

varias veces por año foros en distintas partes del mundo, donde exponen los principales referentes globales de partidos de derecha y ultraderecha. El mandatario libertario ya lo hizo en febrero cuando viajó a Washington, Estados Unidos, y dio un discurso orientado en la amenaza de los "socialistas" y el "estatismo". Ese fue el marco en el que Milei y el expresidente Donald Trump se encontraron tras bambalinas y se saludaron por primera vez cara a cara.

Con la aparición en ese foro, el Presidente evitará verse con su par brasileño Lula da Silva en la 63° Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur y Estados Asociados a desarrollarse entre el 4 y 8 de julio en Asunción, Paraguay. Días atrás había trascendido que Milei no planificaba ir.

Se trata de un nuevo episodio entre ambos mandatarios. Da Silva expresó en una conferencia la semana pasada que Milei "debe pedirle disculpas a Brasil y a él". "No hablé con el presidente de Argentina porque creo que tiene que disculparse con Brasil y conmigo. Dijo muchas estupideces. Sólo quiero que se disculpe", sostuvo el líder del Partido de los Trabajadores de ese país al ser consultado por el medio local UOL.

"Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina", agregó Lu-

Horas después, Adorni fue consultado en su habitual conferencia de prensa y afirmó que el Gobierno no pediría ninguna disculpa por las declaraciones del Presidente.

El vocero presidencial aseguró que el Presidente "no cometió nada de lo que tenga que arrepentirse". En este sentido, para Adorni lo que Lula pretenda "está dentro de sus deseos".

"Lo respetamos, pero el Presidente no ha cometido nada que lo que tenga que arrepentirse", insistió.

Incluso, Milei subió la apuesta y dijo que no se arrepentía de acusar a Lula de "corrupto" y "comunista" porque, en rigor, así lo pensaba. "¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aun cuando sea verdad?", expresó durante una entrevista televisiva.\_\_\_

### Detectores

PRÓRROGA LIC. PÚBLICA WEB Nº 7060002082

ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE MEDIA TENSIÓN MASH 2024. Se comunica que la Empresa Provincial de la Energia ha decidido prorrogar la fecha de Apertura de la Licitación Pública Web Nº 7060002082 "ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE MEDIA TENSIÓN MASH 2024" para el día 26/07/2024 a las 10 hs. LEGAJO: Todo interesado en participar de la presente licitación deberá descargar gratuitamente el pliego publicado a tal efecto en el portal web oficial de la EPE. CONSULTAS E INFOR-MES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Avda, Santa Fe 1671, 2300 RAFAELA - SANTA FE TE (03492) 438505/508/509. www.epe.santafe.gov.ar / logistica@epe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar





LICITACIÓN PÚBLICA Nº 035/2024 Imputación prev.: \$173.703.732. Apertura: 15/07/2024 - 10 hs. Adquirir nutrición parenteral, destino Servicio Farmacia del Hosp. J.

M. Cullen, EXPEDIENTE: Nº 1922/24, LUGAR A REALIZAR LA APERTURA E INFORMES: División Compras del Hospital J. M. Cullen Av. Freyre 2150, (3000) - Santa Fe. E-mail: licitaciones\_hospitalcullen@santafe.gov.ar. En horario de 7 a 13 hs. 0342 - 4573357 int 114 al 116. VALOR DEL PLIEGO: \$69,500. Deberá hacerse efectivo mediante depósito en la Cta. Cte. Nº 599-19233/10 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. SELLADO FISCAL: \$2,268.

santale.gob.ar

50° ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE PERÓN

# En la cita de reconciliación del PJ no hubo foto de Máximo y Kicillof juntos

El mandatario bonaerense encabezó un acto en la histórica Quinta de San Vicente para distender la feroz interna y mostrar liderazgo nacional. El pedido de Quintela ante el avance libertario

\_\_ Analía Argento

\_\_ aargento@cronista.com

Axel Kicillof y Máximo Kirchner hablaron por teléfono. El gobernador le ofreció al diputado y presidente del PJ de Buenos Aires compartir escenario pero el hijo de Néstor y Cristina Kirchner agradeció y se quedó en primera fila junto a intendentes amigos como Mayra Mendoza (Quilmes) y Julián Alvarez (Lanús) y el senador Eduardo 'Wado' de Pedro. No estuvo en la organización y no se subiría como 'invitado'. El gobernador lo saludó durante su discurso.

El acto por el 50° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón fue un espaldarazo para el gobernador bonaerense en medio de una interna ventilada públicamente por algunos de los intendentes. Con guiño de CFK y de Máximo Kirchner la agrupación La Cámpora estuvo representada por sus principales figuras en la emblemática quinta donde descansan los restos del tres veces expresidente. Sin embargo los camporistas no movilizaron ni llevaron banderas aunque sí estuvieron sus doce intendentes.

El aniversario por la muerte de Perón, eje de la entrevista que el domingo a la noche dio Cristina Kirchner, fue considerado un acto "institucional", excusa perfecta para no deponer armas pero ensayar una reconciliación o tregua interna. Los discursos no conformaron del todo y hubo quienes se retiraron rumiando que se nombró muy poco a Néstor y a Cristina Kirchner.

En el fondo hay un debate entre quienes creen que se busca "jubilar" a la expresidenta y quienes esperan que ni ella ni su hijo los condicionen en los próximos turnos electorales. En esa tensión Kicillof intentó mostrar federalismo aunque pocos gobernadores del PJ sobrevivieron a las elecciones del año pasado.

Claramente Kicillof quedó reivindicado, aunque los dirigentes con más años en la tribuna reclamaron unidad en el distrito de mayor envergadura electoral, una provincia donde Karina Milei desembarcará en los próximos días con su partido La Libertad Avanza en Morón mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel ya empezó a recorrer el Conurbano.

Que hay crisis interna -generada por la última derrota electoral y por la visión respecto a cómo seguir hacia adelante- es un hecho. Ante la posibilidad de que cada cual deslindara responsabilidades en los otros -La Cámpora cree que algunos intendentes y Kicillof adelantan tiempos mientras los que rodean al gobernador se sienten amenazados en forma permanente- la senadora catamarqueña Lucía Corpacci dejó un reto: "Tenemos que volver a trabajar en la unidad pero que nadie se haga el distraído".

El discurso del gobernador riojano Ricardo Quintela fue en el mismo sentido que Corpacci. Primero pidió una autocrítica: "Preguntémonos en qué hemos fallado" señaló sobre el triunfo de Milei y remarcó que "hoy la unidad es una necesidad más que nunca".

Incluso pidió convocar a gobernadores que tuvieron origen en el peronismo y ahora integran alianzas amplias -esos examigos que ahora dialogan con Milei como ocurre con Salta, Misiones y otros distritos-, incluso a radicales y especial-



Kicillof lideró el acto por los 50 años de la muerte de Perón en el predio del conurbano donde yacen sus restos

El evento fue un espaldarazo para el gobernador bonaerense en medio de un duelo ventilado públicamente

mente a los jóvenes con "un lenguaje diferente". Es evidente que pesa la ganada batalla cultural mileísta en ese sector.

Desde el arranque Kicillof subrayó sus diferencias ideológicas al cuestionar el "experimento anarcocapitalista liberal libertario". Anunció que acababa de inaugurar dos nuevas salas de atención primaria de la salud y un centro universitario "obras suspendidas y paralizadas por el gobierno de Milei". Apuntó que "la alternativa se llama peronismo" y convocó a trabajar "para construir el futuro".

En un claro alineamiento con su jefa política, CFK, Kicillof cuestionó la Ley Bases y el Pacto de Mayo convocado por Milei y que considera sólo un acto para mostrar una foto. "Le diría que celebre su Pacto el 4 de julio, que es una fecha más adecuada", lanzó desde San Vicente el bonaerense en referencia al evento que tendrá lugar a la hora 0 del 9 de julio en San Miguel de Tucumán.

Su postura no cerró la grieta.

"Que le agregue estrofas a la canción de Néstor y Cristina", se escuchó a alguien que desconfía de la propuesta de "una nueva canción" hecha por el gobernador mientras recordaba que hubo unidad para garantizar el triunfo de Alberto Fernández pero que no alcanzó para hacer un buen gobierno.



#### Manuel Adorni Vocero presidencial

# "Si el Presidente me pide ir como candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires lo voy a hacer"

El funcionario explica cómo se siente en su cargo, el futuro de los medios públicos y las perspectivas del Gobierno para lo que queda del año

#### LA ENTREVISTA

\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_ jalvez@cronista.com

n sus primeros días comovocero presidencial, Manuel Adorni era visto respondiendo mensajes en un minúsculo sillón ubicado en un pasillo de la planta baja de Casa Rosada: no tenía oficina. Durante esas turbulentas semanas tuvo dos renuncias de superiores y el área de Comunicación parecía no tener un rumbo claro. Ahora dice que eso cambió y que aprendió de política en estos meses. Se siente "cómodo" y dice que "los resultados están".

Adorni es subsecretario de Vocería y Comunicación de Gobierno. Desde hace dos meses comenzó a depender de Karina Milei, 'El Jefe', con quien trabó una alianza estratégica cada vez más fuerte. Además de haberle concedido la millonaria caja de la pauta oficial del Gobierno, los hermanos Milei le confiaron el manejo de los medios públicos.

El funcionario libertario aún es cauto sobre qué decisiones tomará en estas empresas del Estado. El último sábado, un día después de haber sido entrevistado por El Cronista, comunicó la disolución definitiva de Télam. Este lunes por la madrugada se oficializó su cambio de nombre a APE S.A.U., que se dedicará al manejo de la publicidad y propaganda estatal.

La entrevista se dio horas después de que el Gobierno sancionara la Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados. Sugiere que aquello será un revulsivo para las expectativas del Gobierno, que comenzará a implementar una nueva etapa de medidas y decisiones de gestión de cara al próximo semestre y el año próximo, ceñido por las elecciones y donde reconoce que, a pesar de estar cómodo en la gestión, sería candidato solo si Milei lo pide.

#### −¿Cómo evalúa el final de esta primera fase y el comienzo de la próxima?

-Lo más importante fue el

cambio de expectativas. Pasamos de 'cuándo viene la híper y revienta todo' a 'cuándo llegan las inversiones y el crecimiento'. En el medio tenés un montón de cuestiones que te pueden costar más o menos, pero estamos en una situación mejor de la que nos encontramos.

#### -¿Cuáles son las prioridades del Gobierno para mantener esas expectativas?

 La cuestión fiscal está solucionada porque hay una orden directa del Presidente de que acá no se gasta más de lo que se tiene. Todos los ministerios y funcionarios en general la tenemos. Acá se va a gastar cada vez menos porque vamos en línea con intentar bajar todos los impuestos que se puedan. Nuestro primer gran impuesto era el inflacionario.

#### −¿Y qué se planea para la política monetaria y cambiaria?

-El Presidente siempre habla del problema de los puts. Estos son de ejecución inmediata, lo que implica que te puede generar tranquilamente un problema en el mercado financiero o en el mercado de cambios. Te diría que es la única variable que hace que no se pueda levantar el cepo. Por eso se va a terminar de limpiar el Banco Central.

#### −¿Qué tan probable es que se avance con la competencia de monedas?

-No se va a usar más la maquinita de imprimir billetes y en paralelo se van a limpiar las famosas LELIQs. Eso va a generar más crédito al sector privado y un avance hacia una dolarización endógena. Como no vamos a emitir, la gente va a empezar a transaccionar con otros medios, mayoritariamente el dólar. Eso va a ir acompañado de una reforma extensiva del sistema financiero.

#### −¿Qué se puede adelantar de la Ley Hojarascas de Sturzenegger?

-La Argentina tiene leyes de leyes y leyes que anulan a otras leyes. También tiene artículos que no tienen ninguna aplicación porque son de legislaciones de hace cuarenta años. El provecto tiene como finalidad limpiar el sistema de leyes. Me lo



"Tengo una relación con los Milei desde hace años y mi lealtad hacia ellos excede el gobierno. Me parece bien que Karina sume atribuciones a gente de su confianza y que está acá para hacer el bien'

dijo Sturzenegger, de cada diez leyes en la Argentina hay cinco obsoletas y de las otras cinco hay artículos que también no tienen aplicabilidad.

#### −¿Ya está definida la liquidación de alguna empresa estatal?

-La privatización de las empresas lleva un proceso largo y no se las puede vender de un día para el otro. Necesitamos la aprobación del Congreso y son procesos largos. ¿A quién le podés vender una empresa que genera u\$s 600 o u\$s 1000 millones de pérdida por año? Necesitamos ponerlas en regla para que el mercado las intente adquirir.

#### -Se avanzó con Télam, ¿cómo se prevé transformar otros medios públicos?

-Todavía no los tengo a cargo formalmente, pero nosotros seguimos las indicaciones del Presidente de reducir el Estado

lo más que se pueda. La primera pregunta que tenés que hacer es qué le aporta un esquema de medios públicos al contribuyente y a los seis de cada diez niños que en el Conurbano hoy son pobres.

#### -¿No pondera su alcance a nivel federal?

-Eso habría que verlo caso por caso. Me parece que con los avances que se hicieron con la conectividad en este siglo debería ser un tema a desmitificar. ¿Vale la pena en este contexto tener esta cantidad de repetidoras que hay en todo el país? A mí me parece que no y más cuando se mide la pérdida monstruosa que da.

#### –¿Cómo es su vínculo con los hermanos Milei?

-Tengo una relación de hace muchos años con ellos y mi lealtad hacia ellos excede el gobierno. Le era leal antes en lo personal y lo soy ahora al momento de trabajar dentro de la gestión. Me parece bien que Karina le sume atribuciones a gente que es de su confianza y que está acá para hacer el bien.

#### -¿Se siente más político que antes?

-De las puertas de la Casa Rosada para afuera, no. Sí tal vez de la Casa Rosada para adentro, porque aprendí de burocracia y a convivir en un lugar donde se respira política.

#### -¿Planea ser candidato el año próximo?

-Extrañamente podría proponerle ser candidato. Probablemente siga sumando atribuciones y es complicado pensar de acá a un año. Si el Presidente me pide ir como candidato, a lo que trascendieron ustedes, como candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, lo voy a hacer. Yo en la parte ejecutiva estoy bárbaro y me encanta lo que hago.

#### -¿Por qué se le quitó la acreditación en Casa Rosada a Silvia Mercado?

-Ella sigue viniendo [debe gestionar su acreditación cada vez que desea ingresar]. Le pedí que me dé unos días para ver cómo le solucionaba el tema porque tenemos un problema administrativo. Imaginate que si tengo a personajes como el de La Patriada (sic) [por el periodista Fabián Waldman], que tiene muy poquitos oyentes y que son de un corte filokirchnerista. ¿Qué razón habría para no censurarlos y hacerlo con Silvia?



14 Martes 2 de julio de 2024 | El Cronista

# Finanzas & Mercados



REACCIÓN NEGATIVA A LOS ANUNCIOS DEL EQUIPO ECONÓMICO

# El mercado duda del plan Caputo y el riesgo país trepa a 1513 puntos



La "emisión cero" no entusiasmó a los inversores, en un contexto de caída de los emergentes.

Los bonos cayeron ayer 3% y las acciones 10% en Wall Street. Los inversores piden certezas sobre cómo hará el BCRA para acumular reservas y cuál será la hoja de ruta para levantar el cepo

\_ Leandro Dario

Idario@cronista.com

Tras la euforia de los primeros meses de mandato, el mercado parece haberle bajado, por el momento, el pulgar al plan económico de Luis "Toto" Caputo. Tras la conferencia de prensa del pasado viernes, los bonos cayeron ayer casi 3% y las acciones hasta 10% en Wall Street. El sabor a poco se notaba entre los inversores, que aún dudan sobre la sustentabilidad del plan económico y piden certezas sobre cómo hará el Banco Central para acumular reservas y cuál será la hoja de ruta para levantar el cepo cambiario.

El riesgo país subió a 1513

puntos, luego de cerrar el viernes en 1456 unidades. Los bonos en dólares cayeron entre 1,85% y 2,96%. En tanto, los ADR se tiñeron de rojo en Wall Street, liderados por Banco Supervielle, que retrocedió 9,7%.

El mercado esperaba un anuncio cambiario, vinculado con la eliminación de restricciones o con la aceleración del crawling peg del 2% para acumular reservas, tras cerrar junio el BCRA con saldo neto vendedor. Pero se topó con algo que ya venía sucediendo: la reducción del déficit cuasifiscal. "En la conferencia del viernes prácticamente no hubo anuncios, el Gobierno solamente ratificó el rumbo actual. El proceso de traspasar los pasivos

del BCRA a deuda del Tesoro es algo que se viene haciendo desde principios de año", afirmó Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija de Cohen.

"Además de dar anuncios irrelevantes, el equipo económico no logró comunicar como pretende solucionar la complicada dinámica de las reservas internacionales. Ratificando la devaluación al 2% y que se mantendrá el cepo, el mensaje que le llegó al mercado es que el Gobierno posiblemente pierda reservas a ritmo récord de acá a finales del año", agregó Mazza.

Otro operador de una importante ALyC compartía el pesimismo y explicaba por qué los activos habían reaccionado tan mal a los anuncios. "El

mercado pide señales concretas a largo plazo. Ya no cree en este plan", revelaba a El Cronista.

Mientras Caputo y Bausili explicaban que cerraban la segunda canilla de emisión monetaria, los inversores miraban la caída de las reservas y se preguntaban por la sustentabilidad del ajuste fiscal. "Se viene un sinceramiento de precios de los activos en este trimestre. Se viene un golpe de realidad", auguraban en la City.

#### **VIENTO DE FRENTE GLOBAL**

El tropiezo de los activos financieros argentinos no estuvo sólo dado por factores domésticos, sino también internacionales. "El efecto de los bonos hoy estuvo vinculado tanto a los anuncios del viernes como el aumento en el riesgo global", explicó Lucas Buscaglia, analista de Research de Balanz.

"La tasa del Tesoro americano aumentó, con lo cual los bonos emergentes cayeron. Igualmente, los bonos argentinos cayeron en mayor magnitud, causado por el aumento en el riesgo sistémico que implica esta nueva medida. Dado que los pases ahora dependen del Tesoro, la sostenibilidad del ajuste pasa a estar aún más en primer plano, con lo cual aumentó la prima de riesgo. Será clave mantener el compromiso fiscal y monetario como para seguir encarrilando el programa, lo cual implicaría una suba de precios a máximos recientes", agregó Buscaglia.

Leo Chialva, socio de Delphos Investments, comparte esa mirada: "Hay fuerte risk off regional y global con todo lo que tiene que ver con activos cíclicos. Argentina se la bancó muy bien. Creo que finalmente estamos siendo 100% contagiados". Ese clima más adverso se disparó cuando aumentaron los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años al 4,46%.

"No sé si era el mejor momento para terminar de arreglar el frente monetario. Creo que terminó metiendo más ruido. Un inversor sentado en Londres hoy tiene más confusión que certezas", dijo Chialva.

MERCADO CAMBIARIO

#### El Banco Central volvió a sumar u\$s 50 millones a las reservas

\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El Banco Central arrancó julio con el pie derecho en materia de reservas. Aunque la oferta privada exhibió debilidad en el inicio del mes, con apenas u\$s 225 millones negociados en el segmento de contado, el BCRA logró ayer alzarse con u\$s 50 millones en su intervención cambiaria, tras cerrar junio con saldo neto vendedor por primera vez desde la asunción de Javier Milei.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron en u\$s 598 millones y cerraron la jornada en u\$s 29.614 millones. Así, la entidad conducida por Santiago Bausili acumula compras netas en el mercado de cambios por u\$s 17.252 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Milei. El stock de reservas internacionales mejoró en u\$s 8.405 millones desde los u\$s 21.209 millones que registraba el pasado 7 de diciembre.

En un contexto en la acumulación de reservas es exigua, explicado por Bausili por el adelanto del frío y la importación de gas, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que durante junio las empresas del sector liquidaron u\$s 1.977,9 millones.\_\_\_



Las reservas brutas treparon a u\$s 29.614 millones.



Se carga al Tesoro con más deuda, que no cayó bien en los bancos, que sufrieron bajas importantes

VOLATILIDAD ANTE LOS ANUNCIOS

# El dólar financiero escaló a \$ 1413 y la brecha cambiaria se extendió al 55%

Subió en un solo día un 5%, el doble de lo que rinde el plazo fijo en todo un mes. La calidad crediticia del Tesoro no es la misma que la del Central, por lo que la nueva medida puede afectar a ahorristas

#### \_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_ mgorodisch@cronista.com

La conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular del BCRA, Santiago Bausili, del viernes pasado una vez cerrado el mercado llevó incertidumbre y volatilidad a la plaza cambiaria.

Esa fue la razón por la cual el blue escaló ayer de \$ 1360 a \$ 1400, mientras el MEP y el contado con liquidación terminaron 5% arriba, por lo que subieron en una rueda lo mismo de lo que rinde el plazo fijo a lo largo de todo un mes. Los financieros terminaron en \$ 1314 con lo que la brecha se extendió al 55 por ciento.

Para la analista Adriana Marinelli, esta suba obedece a las medidas anunciadas, por las cuales se carga al Tesoro con más deuda, que no cayó bien en los bancos, que sufrieron bajas importantes en Nueva York: "También afecta a ahorristas porque tendrían un respaldo de menor calidad crediticia al pasar respaldo BCRA a Tesoro. Tampoco ayudó la coyuntura internacional, con subas de tasas en los Estados Unidos y la deuda de América latina".

A su entender, hay un cúmulo de tensiones en máximos y mucho por hacer que no se disiparon con la conferencia de prensa del viernes y parece tampoco trajo sosiego al mercado la reunión con los bancos y la implementación de las nuevas letras.

"También trascendió que la eliminación de los pases afectaría ciertas arcas provinciales que los gravan con Ingresos Brutos, lo que fue una vuelta de tuerca impensada en un país donde el entramado normativo y tributario es una tela araña", completa.

Todo en momentos en que se acaba de aprobar la Ley de Bases y el Paquete Fiscal, con la moratoria y el blanqueo, que aún no se publicaron en el Boletín Oficial y esperan su rápida reglamentación.

En las mesas, sin embargo,

observan una noticia positiva: tanto el MEP como el CCL quedaron en los mismos valores, lo que significa que el canje es cero, que no hay nadie apurado por sacar dinero al exterior y los que presionan son locales: "Pareciera que la presión compradora de los importadores aflojó bastante. Momento ideal

para bajar traer dinero del ex-

terior o sacarlo hacia otros

países a costo cero", revelan.

Sobre el mercado informal, cuentan en el submundo que "hay manos raras en el blue, y el Gobierno no tiene manos amigas en ese mercado. Lo que vemos es mucha presión de compradores pesados, casi intencionales, incluso vinculados a la política", dicen.

Creen que la baja en los dólares financieros, y por consecuencia en el blue, puede llegar la semana que viene, a partir del 10 de julio, ya que el 9 se pagan los dólares de la renta de capital e interés de los bonares y globales.

La otra noticia favorable para el mercado es el pacto del 9 de julio, por lo cual es posible que ahí se vea un lanzamiento político pensando en 2025, lo que podría contribuir positivamente.

"Milei en el submundo financiero no tiene a nadie. No intervienen MEP ni CCL, ni blue. Y no se descarta que el Gobierno elimine el parking de un día para la compra de dólares MEP para arbitrar rápido con el blue. Y que obliguen a los exportadores a liquidar los dólares del dólar blend en PPT, que es el mercado continuo. Los exportadores venden sus divisas para no tirar abajo el precio en la rueda bilateral, Senebi. El Gobierno lo sabe. Entonces el grueso de las exportaciones que van por Bolsa no compiten, se pactan, y eso impide la baja. Si logran hacer migrar esos dólares blend a PPT desde Senebi podríamos ver una baja", revelan los brokers.\_\_\_

POR VOLATILIDAD CAMBIARIA Y DE LAS RESERVAS

## Con un nuevo status, recobra vida la opción de dolarizar las carteras

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Tanto la demanda privada como la oferta de los exportadores comenzaron a conspirar contra la performance del BCRA. La mala performance del BCRA en el MULC se traslada al dólar, que opera con mayor presión, tanto en los dólares financieros como en el futuro. El dolar contado con liquidación subió 3% ayer, rozando los 1400 pesos.

Los analistas de PPI señalaron que, comparando con junios de años con cepo, el mes pasado fue el segundo de peor performance del que se tiene registro, sólo ubicándose por detrás del de la sequía de 2023, cuando la autoridad monetaria se desprendió de u\$s 944 millones. En el resto de los años de la muestra, el Central supo acumular entre u\$s 550 millones y u\$s 950 millones. En el cortísimo plazo, las reservas netas estarán bajo presión debido al pago de cupones y amortización de Globales y Bonares por un poco más de u\$s 2600 millones el 9 de julio próximo. Según estimaciones de PPI, considerando la mayor amortización e interés devengado de Bopreal, el stock de reservas netas empeoraría de casi -u\$s 2380 millones a -u\$s 5170 millones.

#### **FACTORES ENDÓGENOS**

A causa de una acumulación de dólares más lenta por parte del BCRA, los dólares financieros se tensionan y operan al alza. Esta volatilidad cambiaria se trasladó también a los contratos de dólar futuro, los cuales comienzan a incorporar una expectativa cambiaria más acelerada en el margen.

Durante junio, el dólar contado con liquidación subió 8,2%, alcanzando máximos históricos. Del mismo modo, el dólar MEP avanzó 11% en el mes, tocando máximos de \$1350. La suba del dólar despierta el debate sobre la conveniencia de dolarizar carteras. Parte de la tensión cambiaria se da a causa de una dinámica más lenta en las reservas.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, explicó que el BCRA ralentizó su proceso de compra de dólares debido a que el campo está liquidando menos. Según Lazzati, el campo cree que va a haber un nuevo dólar blend (70% MULC y 30% CCL), a diferencia del que se está usando hoy (80% MULC y 20% CCL).

Aun así, el ministro de Economía Luis Caputo fue muy explícito en que no va a cambiar el dólar blend y que el crawling peg se va a mantener en 2% mensual. "Estas divergencias hacen que los dólares financieros suban por lo que recomendamos, a los que tienen que estar cubiertos ante posibles escenarios de devaluación, comprar bonos dólar linked, los mismo podrían ser TDJ24 o TDG24. De esta manera, están cubiertos financieramente ante el riesgo de devaluación", dijo.

Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija de Cohen agregó que esta situación podría forzar al Gobierno a devaluar nuevamente el dólar oficial y, aprovechando la coyuntura, eliminar la brecha con sus pares financieros. "Más temprano que tarde, el Gobierno deberá tomar una de-

El mes pasado fue el segundo de peor performance histórico, sólo ubicándose detrás de junio de 2023 por la sequía

"Nuestra recomendación es la de aumentar exposición a instrumentos vinculados al dólar ofi-

cial", dijo Mazza.

cisión para salir de este esquema que ha llegado a su límite natural. La promesa de reducir el impuesto PAIS del 17,5% al 7,5%, abaratando aún más las importaciones, hace aún más urgente esta decisión. Mantener la devaluación mensual del 2% sin tomar medidas adicionales no parece una estrategia viable a mediano plazo", advirtió.

Hoy, los contratos futuros señalan una devaluación promedio de 4,4% hasta enero de 2025. Esto significa que, hasta diciembre, hay una probabilidad implícita de 57% para un salto cambiario del 30%. En ese sentido, recomendó dolarizar carteras. "Nuestra recomendación es la de aumentar exposición a instrumentos vinculados al dólar oficial, en particular sugerimos comprar futuros de dólar a finales del 2024 y principios del 2025. Esto puede ser mediante la suscripción de fondos comunes dólar linked corporativosy construir letras dollar-linked sintéticas a enero y febrero del 2025, combinando lecaps y futuros de dólar", detalló Mazza..

# Bancos podrán pagar más de plazo fijo al ahorrarse 3,5% de Ingresos Brutos



Los banqueros reconocen la ventaja de ahorrarse el 3,5% de Ingresos Brutos que pagaban a la Ciudad.

Los funcionarios explicaron que la LRM funcionará con el Tesoro entregando a los bancos la letra similar a las Lecap, que capitaliza a un índice, la tasa de política monetaria

\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_ mgorodisch@cronista.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicaron a casi 80 banqueros a quienes convocaron en el Salón Bosch del BCRA el modo cómo operarán las nuevas Letras de Regulación Monetaria, encuentro en el que se preocuparon por aclarar que los cambios "no generan ningún tipo de inconveniente" para los bancos y ahorristas.

Comenzó hablando Caputo y le siguió Bausili, observados también por todos los directores del Central. La conferencia duró media hora y luego hubo media hora más de preguntas. A las 11,00 ya estaban todos fuera. Eran presidentes y CEO de los 77 bancos públicos, privados, nacionales y extranjeros que operan en la Argentina, más los

directivos de las cámaras que los agrupan.

"Lo que explicaron estuvo bien y en línea con el trabajo de saneamiento de las cuentas del Banco Central. Para los bancos, pero fundamentalmente para los depositantes, los cambios no generarán ningún tipo de inconveniente. Respecto de la Letra de Regulación Monetaria (LRM), reiteraron que será emitida por el Tesoro pero los pesos resultantes estarán depositados en el BCRA, que, como siempre. será quien "garantiza" la liquidez del sistema", explicó Claudio Cesario, presidente de ABA, la cámara que nuclea a los bancos de capital extranjero.

"La verdad no creo que cambie mucho respecto a lo que es hoy, ya que parece que será una modalidad de pases, y que el que le deberá a los bancos es el BCRA. En lo contable/fiscal, ¿Van a subir la tasa de plazos fijos?. Eso dependerá de la tasa de política monetaria. Hoy no dieron ninguna indicación

Para ellos, es una ventaja la de esta nueva letra, al ahorrarse el 3,5% de ingresos brutos que pagaban a la ciudad la diferencia es que los intereses los deja de pagar el BCRA con emisión y lo tiene que pagar el Tesoro", revela el presidente de una de las entidades financieras presentes.

Según lo informado:

 -La tasa de política monetaria la fijará el BCRA e impactará sobre el stock de letras ya emitidas.

-En las próximas semanas irán saliendo las normas.

-Entregarán una letra, similar a las Lecap, que capitaliza a un índice, que será el de la tasa de política monetaria, y que no pagará el impuesto a los Ingresos Brutos.

#### **PLAZO FIJO**

"¿Van a subir entonces la tasa de plazos fijos?", preguntó El Cronista a otro de los presidentes de bancos que estuvieron presentes. "Eso dependerá de la tasa de política monetaria. Hoy no dieron ninguna indicación", respondió.

"Aparentemente no cambia mucho al escenario de lo que está hoy en día, aunque habrá que ir viendo cada una de las normativas que vayan sacando, y ver cómo es la operatoria diaria. De los *puts* dijeron que por ahora nada, que el viernes se nombraron solo porque lo preguntó un periodista", revela otro de los banqueros que estuvo en la reunión.

"Este es un cambio operativo, tal como explicaron en la
conferencia de prensa, que le
permite al BCRA manejar la
tasa de política Monetaria con
independencia de las necesidades de financiamiento del
Estado. También señalaron que
los flujos de recaudación vienen
bien y que ellos no van a emitir
pesos, por lo que se va a ver una
apreciación paulatina de la
moneda y será en el marco de la
competencia de monedas",
agregó Cesario.

Lo cierto es que la letra no sólo no pagará impuesto a los Ingresos Brutos, sino tampoco computará para fraccionamiento: "Habrá que ver cómo sale toda la operatoria, pero por ahora parece que sigue todo igual. En la medida que se implementen los cambios, pareciera que va a subir algo más la tasa de plazo fijo", pronostica otro de los banqueros presentes.

"Por ahora no creo que subamos la tasa, pero con los cambios en los pases y si modifican la tasa de política monetaria debería haber una suba", augura el CFO de otro banco.

El jueves que viene, cuando se reúna el directorio del Central, es probable que muevan hacia arriba la tasa de política monetaria, para que esté más a tono con la de las Lecap. Los banqueros reconocen que, para ellos, es una ventaja la de esta nueva LRM al ahorrarse el 3,5% de Ingresos Brutos que pagaban a la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, será el gran perjudicado con la recaudación futura.

APOYAN ELIMINAR PUT

#### Respaldo de la banca a la segunda fase del plan de estabilización

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Los bancos del sistema financiero se pronunciaron en apoyo a los anuncios del Gobierno nacional "con relación al comienzo de una nueva fase en el programa económico donde se apunta a eliminar una segunda fuente de emisión monetaria relacionada con los pasivos remunerados del Banco Central".

Se trata del corazón técnico del anuncio que el viernes pasado realizaron en conjunto el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y que hoy explicaron a la banca en una reunión de una hora que se celebró en la autoridad monetaria.

El encuentro reunió a unos 77 CEO y gerentes de los bancos del sistema, además de representantes de las gremiales bancarias. Un comunicado emitido ayer por la tarde fue firmado por las entidades privadas de capital internacional nucleadas en ABA, y los bancos privados nacionales nucleados en Adeba, y la banca especializada agrupada en ABE.

"Adicionalmente, manifiestan su voluntad para encontrar una solución conjunta a los compromisos existentes en los contratos de 'put' emitidos por el BCRA, de manera de facilitar la programación monetaria", expresaron los bancos privados.

Abappra, que representa a los bancos públicos, manifestó en un aparte su "compromiso de trabajar para una solución definitiva a este tema. Es fundamental mantener un diálogo abierto y constructivo para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los actores del sistema financiero y de la sociedad en su conjunto", expresaron.

En las últimas semanas, el Gobierno nacional ha puesto énfasis en la necesidad de eliminar ese seguro que el BCRA les ofreció a los bancos para que suscribieran depreciados bonos del Tesoro y a cambio con esos "put" se comprometía a recomparlos. El Gobierno considera que existe una emisión potencial que afectaría la eliminación de expansión monetaria inflacionaria. En ese sentido, el presidente Javier Milei lo puso como requisitos para la reforma monetaria y abrir el cepo.\_\_\_\_

VOLATILIDAD FINANCIERA REGIONAL

## En Brasil se hunde el real y tambalea el mercado de acciones

Malos datos macro y dudas sobre el futuro de la política económica están provocando una fuerte baja en los activos financieros brasileños. El dólar alcanza su mayor valor desde 2022

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Los activos financieros de Brasil están pasando por un mal momento. El real se devalúa y las acciones sufren una fuerte contracción. La volatilidad proviene desde la política y de la economía. En particular, el deterioro en las expectativas de déficit fiscal, producto de una mayor laxitud del gobierno.

El real se devalúa 15% en 2024 y el dólar alcanza el valor más alto desde 2022. El Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés SELIC en 10,50% el mes pasado ante el aumento de la inflación y rompió el ciclo de siete recortes seguidos iniciados en agosto del año pasado. En cuanto a las acciones, el ETF de Brasil pierde 22% en 2024.

#### **DUDAS SOBRE LA MACRO**

La volatilidad se dan en medio de señales contradictorias por parte del gobierno. Por un lado, el ministro de Economía, Fernando Haddad, promete cierta moderación fiscal, principalmente mediante una mejora en la recaudación, mientras que,



La volatilidad se apodera del mercado brasilero

El real se devalúa 15% en 2024 y el dólar alcanza el valor más alto desde 2022. Las acciones caen 22% en

o o
"La caída en las acciones

"La caída en las acciones brasileras se debe en parte a la incertidumbre sobre las políticas de Lula da Silva", dijo Donzelli por el otro, el presidente Lula le ha restado importancia al objetivo fiscal.

Sobre este punto, el déficit fiscal de Brasil alcanzó su nivel más alto desde la pandemia, mostrando un continuo deterioro en los últimos meses. El déficit fiscal alcanzó 9.26% del PIB en abril, manteniendo así su tendencia negativa desde el 2023. Además, el gobierno revisó a la baja su ambicioso objetivo de superávit fiscal de 0.5% y 1% del PBI para 2025 y 2026, respectivamente, hacia 0% y 0,25%.

Maximiliano Donzelli, Manager de estrategia de Inversiones en IOL Invertironline,
advirtió que "la caída en las acciones brasileras se debe en
parte a la incertidumbre en
torno a las políticas del presidente Lula da Silva". Remarcó
que la economía brasileña se
enfrenta a niveles elevados de
deuda pública y fluctuaciones
en los precios de las materias
primas, que son cruciales para
el país.

Los analistas de ING remarcaron que las malas noticias con relación a Brasil están relacionadas con datos fiscales. "Los problemas fiscales que surgen de Brasil son un claro evento crediticio negativo. El déficit fiscal era casi el 9% para 2023 y se había proyectado en un 7% para 2024. Ahora los recortes de gastos ya no se consideran activamente como una panacea", comentaron. Además, resaltaron que se ejerce presión sobre el Banco Central para que mantenga los tipos de interés más bajos como medio para reducir el déficit.

"El Banco Central do Brasil llevó a cabo un importante proceso de recorte de tipos y ha movido su tipo de interés oficial unos 50 puntos básicos por encima de su nivel de comodidad. En otras palabras, hay presión al alza", dijeron.

CRÍTICAS AL NUEVO PLAN

## Cavallo insiste con salir del cepo y propone tres medidas

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a alertar acerca de los riesgos que entraña el camino elegido por el Gobierno para administrar el sector externo y criticó las medidas de Caputo y Bausili

\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a criticar el no levantamiento del cepo por parte de las autoridades de Economía y el Banco Central e identificó tres riesgos en caso de continuar.

En un posteo en su blog personal, Cavallo señaló que la principal preocupación radica en la posible pérdida de reservas internacionales. El Banco Central no puede contar con una menor demanda de divisas para pagar importaciones debido al escalonamiento de los pagos.

El desvío de 20% de las divisas de exportadores por el canal del Contado con Liquidación (CCL) del denominado dólar blend, implica a su juicio un límite al saldo positivo de la balanza comercial.

Con un nivel de importaciones reducido por la recesión y el stock de productos importados acumulados durante 2023, explicó, el saldo positivo de la balanza comercial en los primeros cinco meses de 2024 fue del 17% de las exportaciones. Esto indica que todas las compras netas del Banco Central en esos cinco meses se explican por el diferimiento del pago de importaciones, algo que dejará de ocurrir a partir de julio.

#### PAGOS DE LA DEUDA

El segundo riesgo identificado por Cavallo se relaciona con los pagos de servicios de la deuda en dólares, significativos en los próximos meses y dos años, no solo por los intereses de los bonos reestructurados y la deuda con organismos financieros internacionales, sino también por el servicio de los Bopreal.

Cavallo advirtió que, "si bien para el tercer trimestre del año, en el último acuerdo con el FMI ya se contempló una importante reducción de reservas,



Nuevas sugerencias del ex ministro para Caputo y Bausili.

ésta no tiene visos de revertirse, a menos que se acuerden desembolsos suficientes en un nuevo acuerdo con el FMI y los organismos financieros internacionales".

#### MOVIMIENTO DE CAPITALES

El tercer riesgo apunta a las restricciones al movimiento de capitales y la represión de la intermediación financiera en dólares, que impiden un saldo positivo en la cuenta capital de la balanza de pagos, lo que limita la capacidad del Banco Central de adquirir reservas adicionales a las del superávit de la cuenta comercial. Cavallo argumentó que "en la medida que los mercados adviertan la relevancia de estos riesgos, aumentarán las expectativas de un fuerte salto devaluatorio en el mercado oficial".

Para evitar estos riesgos, Cavallo sugirió que el Gobierno debería prestar atención al staff del FMI y propuso:

-Reducir el Impuesto PAIS diez puntos, como tiene planteado el Gobierno, y una devaluación del tipo de cambio de 10 por ciento. Esto evitaría -según Cavallo- el desvío al CCL del 20% de la liquidación de exportaciones y aseguraría la compra de todo el saldo de la balanza comercial.

-Liberalización del mercado cambiario. Insistió con su propuesta de reemplazar el CCL por un segmento totalmente libre del mercado cambiario, donde puedan venderse los ingresos de capital, incluidos los derivados del blanqueo de capitales, turismo y servicios prestados en el exterior. "La brecha con el tipo de cambio oficial tenderá a reducirse, sobre todo si se consigue que las tasas de interés sean positivas y los bancos comiencen a pagar interés sobre los depósitos en dólares", asegura el ex ministro.

-Unificación del mercado cambiario sin un salto devaluatorio. Estas medidas podrían transformar la expectativa de una fuerte devaluación en una de aumento limitado de la tasa de crawling peg, "de ninguna manera peligrosa si en pocos meses puede lograrse", sentenció el ex Ministro de Economía.

# Negocios



#### Ferrum paró la planta de Pilar

El fabricante de grifería y productos para baños detuvo la producción en su planta industrial de Villa Rosa, partido de Pilar. La parada se extenderá hasta el 31 de julio para equilibrar stocks

LA FIRMA ARGENTINA ENTRA AL NEGOCIO DE CONSUMO MASIVO

# Newsan se quedó con la operación local del gigante de consumo masivo P&G



Mientras P&G llegaba a la argentina en 1991, ese mismo año nacía Newsan

La compañía argentina del empresario Rubén Cherñajovsky compró las marcas y la fábrica de pañales y toallitas. La norteamericana ya se había desprendido de Ariel y Magistral

\_\_\_ Juliana Monferrán

\_\_ jmonferran@cronista.com

Finalmente se confirmó y la gigante de consumo masivo P&G se va de la Argentina y le vendió su operación local a Newsan, empresa local del empresario Rubén Cherñajovsky.

La operación se dio a conocer este lunes luego de fuertes rumores e incluye icónicas marcas como Gillette, Pantene, Head & Shoulder, Downy, Vick, entre otras y la fabricación y comercialización de Pampers y Always.

Newsan, además, se queda

con la planta de Villa Mercerdes, San Luis, donde, aseguraron desde el empresa en un comunicado, "se seguirán produciendo pañales y toallitas femeninas bajo esa marcas. El grupo local también se queda con la oficinas que la mutinacional tenía en Munro. "Asimismo, Newsan S.A. mantendrá la continuidad laboral de todos los empleados y proseguirá con la operación comercial de los negocios actuales y desarrollos futuros", señalaron también.

A partir del acuerdo, esta división funcionará como una La fábrica de Pilar que produce Ariel y Magistral la compró Dreamco, otro grupo local en expansión

Según comunicaron las empresas, la continuidad de los trabajadores de P&G está asegurada unidad de negocios independiente dentro de Newsan, que tendrá -en su primera etapa- las categorías de cuidado del bebé, protección femenina, afeitado, cuidado de la ropa, cuidado del pelo y salud. "Este es un paso más en el proceso de expansión, diversificación y crecimiento de la compañía, y el primero en este segmento. Tenemos grandes planes y altas expectativas para esta Unidad" expresó Luis Galli, CEO y presidente de Newsan.

"Newsan es un socio robusto para esta próxima etapa de P&G en la Argentina. Nuestro acuerdo permite la continuidad de la producción local y el empleo"; expresó, por su parte Alejandro Lorusso, quien continuará supervisando la operación desde P&G Company como Senior Vice President Líder de transición.

Con la compra de P&G, Newsan profundiza su estrategia de diversificación y entra en el segmento del consumo masivo que hasta hace poco lideraban dos gigantes multinacionales: P&G que se va del país y Unilever, dueña de marcas como Dove, y Knorr, quien ahora tendrá que competir con grupos locales.

Es que, el mercado local, la firma norteamericana dueña de reconocidas marcas como Pampers, Pantene u Oral-B ya estaba en retirada y a mediados de marzo de este año se desprendió de Ariel y Magistral, dos de sus icónicas marcas. Ambas etiquetas también fueron vendidas a un grupo local, Dreamco (desde que Alicorp se fue del país), dueño de productos de limpieza y cuidado personal como Plusbelle, Zorro y El Federal, quien, además se quedó con la otra planta que P&G tenía en el país, la de Pilar y uno de los dos centro de distribución de la multinacional.

En ese momento, el director financiero de P&G a nivel mundial ya había señalado que la operación argentina estaba bajo análisis. "Argentina en estos momentos es un negocio de unos u\$s 400 millones. Pero todavía tenemos que decidir cuál es exactamente el plan para el país", dijo Andre Schulten.

La empresa llegó al país en 1991 y llegó a tener presencia en 8 categorías con 20 marcas. Sin embargo, según aseguran en el sector, la compañía venía perdiendo participación de mercado en los últimos años.

#### LA DIVERSIFICACIÓN DE NEWSAN

El mismo año que P&G llegaba al país, Rubén Cherñajovsky creaba Newsan, empresa que hoy lidera Luis Galli y que, en 2023, facturó unos u\$s 2000 millones.

Si bien nació como un fabricante de productos electrónicos y artículos para el hogar, con los años se fue diversificando a otros rubros como la industria pesquera y alimentos en la unidad Newsan Food, con foco en la exportación; y Movilidad, unidad que nació en 2019 con bicicletas y monopatines y que ya se expandió motos.....

Negocios 19



Para 2028, el objetivo de la empresa será alcanzar los 100 locales a la calle

CUADRUPLICA LA PRODUCCIÓN

# Vacalin invierte u\$s 10 millones en su planta de quesos para exportar más

El 'Rey del dulce de leche' triplicará su producción de quesos para aumentar su presencia en el exterior, y, a la vez, crecer en participación en el mercado doméstico

\_\_ Lola Loustalot

\_\_\_ lloustalot@cronista.com

Son los 'Reyes del dulce de leche' y ahora buscan crecer en el mercado de los quesos. Vacalin invirtió u\$s 10 millones para ampliar su planta de quesos y, de esa manera, cuadruplicar su producción. El objetivo, además de sumar presencia en el mercado interno, será crecer, además, en exportaciones.

A pesar de que el dulce de leche es el core de su negocio y aseguran que tienen un tercio del market share de este producto -Vacalin fabrica un total de 30.000 toneladas por año-, tanto la producción, como la venta de quesos de la marca aumentó 50% durante el primer semestre del año, respecto a los niveles de año pasado, cuando se elaboraban unas 4500 toneladas de diversos tipos de queso. Ahora, dentro del rubro quesero, aspira a alcanzar un 4% del market share.

"La planta estará operativa para fines de 2025. Estará mucho más preparada para poder exportar que la que tenemos hoy", precisó Juan Manuel Rodríguez, coordinador de Vacalin de Fábrica, la red de puntos de venta de la compañía. Su abuelo, Ernesto, fundó Lácteos Vacalin en 1973 y luego su padre, Ernesto (h), tomó las riendas y hoy continúa como presidente. Y siguió: "Tenemos que dejar de pensar únicamente en el mercado interno y empezar a mirar hacia afuera".

Hasta el momento, la empresa ubicada en Bartolomé Bavio, en el partido bonaerense de Magdalena, envía al exterior únicamente su producto estrella: el dulce de leche. La empresa propiedad de la familia Rodríguez concentra el 30% de las exportaciones nacionales del manjar, lo que representa el 1% de su producción. No obstante, el objetivo de la firma es alcanzar el 50% de los envíos de dulce de leche argentino al mundo.

Los principales destinos de los productos de Vacalin son Brasil, Panamá y los Estados Unidos, aunque también se envían a Japón, Corea y Uruguay. Recientemente, la compañía logró certificar su planta para exportar dulce de leche a la Unión Europea, lo que coloca a la empresa un paso más cerca de su objetivo: "Queremos buscar relaciones duraderas con clientes de mayor porte que los que se pueden encontrar en la región, como los países de Europa, Rusia, África y China".

En un periodo marcado por una caída de la demanda interna, la firma que este año cumplirá 50 años en el mercado, volvió al consumo masivo. "Volvimos a posicionarnos en algunas cadenas nacionales regionales, como los supermercados Libertad, en el interior del país", comentó el ejecutivo.

Se trata de una estrategia de la empresa cuyo fin es reunir todos los productos de la marca en un solo lugar: "Vacalin había tenido una incursión en retail en los '90, aunque con un bajo nivel de conocimiento. Mi papá tuvo la idea de los locales porque quería un lugar donde el cliente pudiera ver todos los productos de la marca y poder estar cerca de los consumidores, sin intermediarios", aseguró el ejecutivo.

El primer paso fue en La Plata. Al año siguiente, la empresa abrió la segunda sucursal, en Mataderos, donde actualmente tiene su centro de distribución. Luego, el proyecto quedó en stand by hasta 2015 cuando volvió al ruedo, esta vez, bajo el esquema de franquicias. En la actualidad, ya cuenta con 36 tiendas distribuidas entre el Gran Buenos Aires y Capital Federal y el objetivo, a 2028, será lograr los 100 locales a la calle.

EN SAN RAFAEL, MENDOZA

## Cerró una planta de Canale y despidieron a todos los empleados

\_\_\_ El Cronista

Buenos Aires

En medio del desplome de la demanda interna, una nueva fábrica baja definitivamente sus persianas. Se trata de la planta de Canale, ubicada en la localidad mendocina de Real del Padre, en San Rafael. Allí se producían frutas en almíbar, conservas de tomates, mermeladas y dulces sólidos.

La fábrica, que empleaba a 22 colaboradores efectivos y 16 temporarios, finalmente cerró sus puertas y desvinculó a todos sus empleados. Según adelantó el medio local Diario Mendoza, la producción se trasladaría a la localidad de Ugarteche, en Luján de Cuyo.

Allí, Alimentos Vegetales
A r g e n t i n o s (A V A)
-propietaria de la marca desde
2019- concentra la totalidad de
su producción. De hecho, con
una capacidad de procesamiento de 1000 toneladas
diarias de materia prima, AVA
produce diferentes marcas
como Alco y Copa de Oro, así
como también su propia línea
de pulpa de frutas.

El cierre de esta planta se da en un contexto en el que, según los últimos datos disponibles de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) las ventas minoristas pymes retrocedieron 7,3% anual en mayo y acumulan una caída de 16,2% en los primeros cinco meses del año. La falta de ventas es, según el organismo, el principal reclamo de la mayoría de los comercios relevados: casi siete de cada 10 negocios lo mencionaron como su principal problema.

La planta de Canale se fundó en 1942 con el fin de producir conservas de tomates. Luego, la cartera de productos de la marca se amplió e incluyó conservas de durazno, pimientos, dulces y mermeladas. Sin embargo, en 2018 y luego de tres años de problemas financieros, la empresa, que, en ese entonces, funcionaba bajo el nombre de Industria Alimentaria Mendocina (Iamsa), propiedad del grupo Alco-Canale, declaró su quiebra.

Fue en agosto de 2019 cuando AVA compró la conservera por \$ 380 millones. La firma de capitales mendocinos comenzó su actividad en 2005, con la construcción de una línea de envasado de duraznos en mitades en almíbar, con una capacidad inicial para envasar 18 millones de latas de 820 gramos.

Según adelantó el medio local Diario Mendoza, la producción de Canale se trasladaría a Luján de Cuyo

En 2006, la empresa incorporó su primera línea de elaboración de pulpas concentradas de frutas en envasado aséptico, lo que la posicionó como una de las firmas referentes en el país en la producción de conservas de frutas: duraznos, peras y coctel; y de pulpas concentradas envasadas en aséptico de duraznos, peras, manzanas y damascos.

Para 2014 instaló su propia elaboradora de envases de hojalata. La planta tiene una capacidad productiva de 7000 láminas por hora, lo que implica un total de 650 envases y 1280 tapas por minuto.



En la planta que cerró se producían conservas

REAL ESTATE

# Nace un megabarrio cerrado de lujo, con un homenaje a la Selección argentina de fútbol

Con una inversión de u\$s 70 millones, INCO-Caputo Hermanos lanzó 'La Tercera', un mega proyecto inmobiliario en Ezeiza, inspirado en el último campeonato mundial de fútbol que ganó Argentina

Florencia Lendoiro

\_ flendoiro@cronista.com

Con una inversión de u\$s 70 millones, INCO-Caputo Hermanos lanzó 'La Tercera', un megaproyecto inmobiliario ubicado en Ezeiza, un barrio cerrado inspirado en el reciente campeonato mundial de fútbol ganado por la Selección argentina en Qatar.

Con 142 hectáreas totales, de las cuales 29 están destinadas a una impresionante laguna en un entorno natural privilegiado, el emprendimiento de lujo tiene un distintivo que se ve hasta desde el aire: una gran fuente en forma de Copa del Mundo, como homenaje a la victoria argentina en Qatar.

El barrio tiene una ubicación estratégica, en una zona de Ezeiza que además de encontrarse en plena expansión, tiene accesos directos a la Autopista Ezeiza-Cañuelas y la nueva Autopista Presidente Perón, lo que facilita una conexión rápida y conveniente con la Ciudad de

Buenos Aires.

Incluye un sector deportivo de nivel profesional, con más de 1500 metros cuadrados de amenities que cubren un amplio espectro de actividades y servicios. El "Parque de los Campeones" es el corazón deportivo del barrio.

El emprendimiento suma un gimnasio equipado con tecnología de última generación, vestuarios con sala de masajes, sauna y crioterapia, así como canchas de pádel, tenis, fútbol (incluida una cancha profesional), básquet, juegos para niños, un kids club y un sports bar.

#### PROPIEDADES DENTRO DEL **BARRIO A LA VENTA**

En el lanzamiento del barrio, un punto importante tuvo que ver con las posibilidades de financiación. Los lotes, que tienen un promedio de 1000 metros cuadrados, se comercializan con financiación flexible a tres años, con planes en cuotas fijas en dólares o en pesos ajustados por el índice CAC.



Una gran fuente en forma de Copa del Mundo homenajea a la victoria argentina en Qatar.

El barrio no solo destaca por sus instalaciones deportivas y recreativas, sino también por su infraestructura de servicios. Incluye un restaurante suspendido sobre el agua, un salón de eventos, un espacio de coworking y una serie de locales comerciales que brindarán servicios a los residentes.

Además, se incorporará como plus para las familias un colegio bilingüe, todo dentro de un proyecto enfocado en la sostenibilidad, con el diseño paisajístico desarrollado por Luciano Cetro, quien ha integrado plantas nativas y preservado la mayor cantidad posible de árboles existentes, creando un entorno que promueve la biodiversidad.

Incluso, se ha destinado una hectárea completa a la Plaza Zen, un espacio dedicado al contacto con la naturaleza, yoga y meditación que podrá usarse en cualquier momento.

Según explicaron desde la compañía responsable del proyecto, este desarrollo no solo responde a la creciente demanda de residencias premium en áreas naturales, sino que también rinde homenaje a los momentos de gloria y unión vividos por los argentinos, capturando el espíritu del reciente triunfo mundialista.

Con la mirada puesta en la sustentabilidad, en el barrio se integraron sistemas eficientes de gestión de residuos para fomentar prácticas ecológicas dentro de la comunidad.

# Uniformes

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 55/2024

Apertura: 30/07/2024 - 10 hs.

Adquisición de uniformes con destino al personal de la Policia y servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad. FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESEN-TACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta las 12 noras del día 29 de Julio de 2024, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pllegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Entrepiso del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe, FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuará el día 30 de Julio de 2024 a las 10 horas, en la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, sita en calle 3 de Febrero 2649 de la ciudad de Santa Fe. VALOR DEL PLIEGO: \$11.526.065, discriminado de la siguiente manera: Rengión Nº 1 - \$3.050.740; Rengión Nº 2 - \$158.325; Rengión Nº 3 - \$617.560; Rengion Nº 4 - \$17.960; Rengion Nº 5- \$29.240; Rengion Nº 6 - \$1.151.570; Rengion Nº 7 - \$665.955; Rengion Nº 8 - \$131.215; Rengión Nº 9 - \$7.560; Rengión Nº 10 - \$434.380; Rengión Nº 11 -\$557.750; Rengion Nº 12 - \$1.005.540; Rengion Nº 13 - \$318.080; Rengion Nº 14 - \$580.365; Rengión Nº 15 - \$2.799.825. VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2.268. INFORMES: Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes. Oficina Pliegos y Aperturas. Av. Presidente Illia 1151, Entrepiso - Santa Fe. Tel.: (0342) 4506800 - internos 39466 / 68 / 78. Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar



RECURSOS HUMANOS

## Preocupa a empresas la suba de costos de salud y los beneficios para empleados

**El Cronista** Buenos Aires

Crece la preocupación de las empresas argentinas por los aumentos de costos de los servicios de salud y beneficios para los empleados. Las disparidades en las recompensas entre ejecutivos y trabajadores es otra del las grandes amenazas que afectan a las compañías en lo referente al ámbito de recursos humanos, según surge de un informe global de Marsh Mercer Beneficios.

"Estos riesgos podrán afectar el panorama laboral, ya que las compañías compiten con una serie de presiones a

corto y largo plazo para no solo atraer y retener talento clave, sino también crear lugares de trabajo más resilientes para el futuro", indica el estudio.

El informe, People Risk 2024, se basa en las opiniones de 4575 profesionales de recursos humanos y riesgos a nivel global, y clasifica los riesgos por probabilidad y gravedad en cinco pilares clave: cambio y disrupción tecnológica, liderazgo del talento y prácticas laborales, salud, bienestar y seguridad; gobernanza; y cumplimiento financiero y medio ambiente, sostenibilidad y protección.

En cuanto a los cinco pilares en los que se enfoca el estudio, el 36 % de los encuestados destacan los riesgos de ciberataques por la falta de conciencia, diseño organizacional y cultura respecto a la seguridad de la información que administran. El 37% de los encuestados está preocupado por la dependencia excesiva de los empleados en la IA y la confianza total en el contenido generado por IA sin una verificación adecuada.

El informe concluye que las organizaciones deben ampliar el alcance de cómo definen el bienestar en el trabajo. Según los conflictos y el agotamiento aumentan, la salud psicológica y el bienestar emocional exigen el mismo reconocimiento que la seguridad física.\_\_\_

21

# Info Technology



#### Telegram suma la IA Copilot

El mensajero instantáneo alternativo a WhatsApp ahora integra un acceso directo para conversar con la IA Copilot de Microsoft, a la que se le puede realizar consultas de todo tipo

ALTERNATIVA A LOS SMARTPHONES

# Detox digital: los celulares "light" cada vez conquistan a más usuarios



El Light Phone III ofrece lo básico para comunicarse y dejar de lado las distracciones que abundan en los smartphones

A contramano de la sofisticación y multiplicidad de herramientas que proporcionan los teléfonos inteligentes, una nueva camada de celulares con características básicas marca tendencia

\_\_ Adrián Mansilla

\_\_ amansilla@cronista.com

Hoy en día, no es extraño ingresar a un sitio público y encontrarse con que la gran mayoría de las personas se encuentran absorbidas por las pantallas de sus celulares. Este síntoma del estilo de vida actual puede llegar al extremo de la nomofobia, que es la adicción al uso del teléfono móvil.

En este contexto, está surgiendo con fuerza una tendencia que propone dejar de lado los potentes y fascinantes smartphones recargados de funciones para volver a los teléfonos móviles más básicos. La idea detrás de estos celulares "light" es mantenerse comunicado, pero evitar a sus usuarios la tentación de permanecer "pegado" a la pantalla.

#### REGRESO A LO BÁSICO

Una abanderada de la vuelta a lo básico en los celulares es la compañía Light, cuyo equipo Light Phone está teniendo gran repercusión entre los aficionados a la tecnología. Se trata de un teléfono más bien despojado, Los nuevos diseños intentan combatir la nomofobia, que es la adicción al uso del teléfono celular

Conectividad básica, mensajes SMS y displays de tinta electrónica, parte la propuesta de los teléfonos "light" que solo permite realizar llamadas, enviar textos, reproducir podcasts, mostrar la hora y acceder a un mapa. Nada más.

¿Eso puede ser demasiado poco? Depende del usuario y es verdad que muchos de los que compraron el Light Phone sienten que le faltan cosas para ofrecer una experiencia digital completa. En este sentido, la compañía transita por una delgada línea entre mantener la propuesta original y acceder a los requerimientos de algunos usuarios. Por caso, en la última versión del dispositivo agregó una cámara, un elemento fundamental para muchos.

Atenta a la tendencia, la marca de cervezas Heineken y la tecnológica europea HMD (que fabrica teléfonos bajo la marca Nokia) lanzaron este año el Boring Phone. Se trata, como su nombre lo indica, de un "teléfono aburrido" con funcionalidades ultra básicas y un diseño plegable "con tapita" que recuerda a los celulares clásicos de inicios de la década del 2000.

Solo permite realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes SMS. Además, cuenta con cámara de 0,3 megapíxeles y radio FM. Son detalles "retro" de un objeto de culto del que, en principio, solo se fabricaron 5.000 unidades.

#### VIVIR MÁS, "ESCROLEAR" MENOS

La idea del smartphone actual como un objeto innecesariamente atrapante y distractor se encuentra explícitamente detrás de las distintas iniciativas de equipos básicos que están saliendo al mercado.

Tal es el caso del Minimal Phone, cuya propuesta no solo es una vuelta a lo esencial en cuanto a software, sino que también trae un teclado físico completo (QWERTY), al estilo de los viejos BlackBerry.

La pantalla es de tinta electrónica, que permite una fácil lectura y favorece la duración de la batería. Como contrapartida, no viene nada bien para juegos u otras actividades interactivas, pero esa es la idea. El tamaño del display es de 4,3 pulgadas, lejos de las 6,5" que hoy se convirtieron en el estándar en la mayoría de los smartphones del mercado.

Este equipo posee sistema Android y permite acceso completo a la tienda de aplicaciones Play Store, lo que abre la puerta a una multitud de usos. Eso puede representar, a la vista de los críticos, una contradicción con el concepto minimalista del equipo.

Sin embargo, la compañía subraya que con sus equipos busca combatir la "realidad oscura de nuestras dependencias digitales". Según detalla, un usuario promedio tiene una exposición diaria a la pantalla del celular de 6,5 horas por día (casi la mitad del tiempo que pasa despierto). Además, realiza 150 desbloqueos y utiliza redes sociales durante 147 minutos en cada jornada.

22

# Financial Times



#### EE.UU: fallo clave de la Corte

El tribual falló que Trump no puede ser procesado por acciones como presidente, pero sí por actos privados. La decisión retrasará el juicio por intentar anular las elecciones de 2020.

AVANCE DE LA DERECHA

# El ascenso de Le Pen y Trump crea un temor exagerado sobre el fin de la causa liberal



El partido de Emmanuel Macron perdió contra el RN de Le Pen. BLOOMBERG

A ambos lados del Atlántico, la antigua división izquierda-derecha del Siglo XX ha dado paso a una nueva división entre internacionalistas liberales y nacionalistas populistas

#### \_\_\_ Gideon Rachman

Estaba en la embajada francesa en Londres el 7 de mayo de 2017, la noche en que Emmanuel Macron ganó la presidencia por primera vez. Cuando las pantallas mostraron la noticia de su decisiva victoria sobre Marine Le Pen, los invitados vitorearon.

Siete años después, la Agrupación Nacional de Le Pen acaba de obtener el mayor porcentaje de votos en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas y el partido de Macron ha sido derrotado. Su protegido, Jordan Bardella, podría convertirse pronto en primer ministro y es el favorito de los corredores de apuestas para la presidencia en 2027. La esperanza de que Macron hubiera enterrado definitivamente la amenaza de la extrema derecha resultó ser una ilusión.

Para ser justos con los franceses, no son el único país que ha sido testigo de un falso amanecer liberal. La victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008 provocó todo tipo de comentarios sobre el surgimiento de una América post-racial y una mayoría permanente del partido demócrata. Obama era cool, guapo, un hombre de Harvard. Deleitó a sus seguidores humillando a Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en 2011.

Trece años después, Trump, un hombre preocupado por la venganza, ríe último. Obama se mantiene impotente al margen mientras la presidencia de Biden se desmorona y Trump se acerca a un segundo mandato.

En Estados Unidos y Francia, centristas y liberales están en modo pánico. El populismo nacionalista parece ahora un rasgo permanente e incluso definitorio de la política occidental, y no una aberración temporal. La antigua división izquierda-derecha del Siglo XX ha dado paso a una nueva división entre internacionalistas liberales y nacionalistas populistas.

A ambos lados del Atlántico. las fuerzas nacionalistas populistas impulsan políticas similares en materia de inmigración, comercio, clima, la "guerra contra los woke" y la guerra en Ucrania. La oposición a la inmigración sigue siendo su grito de guerra. Trump y Le Pen argumentan que los "globalistas" elitistas están permitiendo que sus naciones sean destruidas por la migración sin restricciones. El proteccionismo y la exigencia de "preferencias nacionales" son también reivindicaciones clave.

La transición verde se ha convertido en un nuevo objetivo para los nacionalistas populistas. Se presenta como una preocupación elitista que está subiendo los precios para la gente corriente. Tanto Le Pen como Trump coquetean desde hace tiempo con el líder ruso, Vladimir Putin. Muchos de ellos lo consideran un defensor de los valores tradicionales y del Estado-nación. Los nacional-populistas consideran peligroso y un despilfarro de dinero el apoyo de la alianza occidental a Ucrania.

Los nacional-populistas también tienen predilección por las teorías conspirativas sobre todo, desde la pandemia del Covid-19 hasta la influencia de hombres ricos, como George Soros o Bill Gates.

Las elecciones francesas y estadounidenses significan que Trump y Le Pen son ahora los abanderados más importantes del populismo nacionalista en Occidente. Pero figuras similares proliferan por toda Europa.

El amigo de Trump, Nigel Farage, y su partido Reform UK, parece que tendrán una buena actuación en las elecciones británicas. El partido Libertad de Geert Wilders ganó las elecciones holandesas del año pasado. El partido Alternativa para Alemania -actualmente demasiado extremista incluso para Le Pen- quedó segundo en las recientes elecciones al Parlamento Europeo en Alemania, mientras que el partido de la Libertad de Austria encabezó las encuestas.

El líder húngaro, Viktor Orbán, se ha convertido en una figura clave del movimiento nacional populista. Su capacidad para atrincherarse en el poder ha despertado admiración en el círculo íntimo de Trump y se mantiene próximo a otros populistas europeos clave, como Le Pen.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es una figura importante y ambigua.
Tiene raíces en la derecha
"posfascista" y antiguos vínculos tanto con Le Pen como con
Orbán. Pero en el cargo, ha evitado algunas partes del programa populista nacionalista,

como la admiración por la Rusia de Putin y la hostilidad a la Unión Europea (UE). Si gana Trump, Meloni podría convertirse en un "susurrador" clave, tratando de mantener abiertas las líneas entre la UE y los EE.UU. de Trump.

El resurgimiento de Trump
-y ahora del RN- hace temer por
el futuro de la democracia en
Occidente. Esas preocupaciones son legítimas, dado el impulso de Trump a un intento de
golpe de Estado en 2021 y los
vínculos históricos de la extrema derecha francesa con los
colaboracionistas de guerra.

Pero los liberales no deben dejarse llevar por el pánico. Desmantelar la democracia estadounidense o francesa no sería tarea sencilla. Las esperanzas de una victoria decisiva sobre el populismo nacionalista - agitadas por Macron y Obama- resultaron ser una ilusión. Pero los temores de una derrota decisiva para la causa liberal e internacionalista también son probablemente exagerados.

Los votantes pueden desencantarse rápidamente del populismo, una vez que lo ven en acción. En el Reino Unido, una gran mayoría piensa ahora que el Brexit, el proyecto populista central en Gran Bretaña, ha fracasado. El país está a punto de elegir como primer ministro a Sir Keir Starmer, un centrista sin complejos. Los nacional-populistas han perdido el poder en Polonia y Brasil y han sufrido reveses electorales en Turquía y la India.

Los votantes estadounidenses dieron la espalda a Trump tras su caótico primer mandato. Su resurgimiento refleja en parte el hecho de que se enfrenta a un candidato de 81 años excepcionalmente débil, Joe Biden.

Las soluciones simples que ofrecen los populistas nacionales fracasan cuando se ponen en práctica. Francia y EE.UU. pueden estar a punto de volver a aprender esta dolorosa lección. Lamentablemente, las consecuencias de su locura se dejarán sentir en todo el mundo.....

CARRERA A LA CASA BLANCA

# Cómo los demócratas podrían reemplazar a Biden antes de las elecciones de EE.UU.

La presión para que el presidente norteamericano se retire de la campaña pone el foco sobre un acontecimiento que podría derivar en una muestra de unidad o una guerra abierta

#### \_\_\_ Steff Chávez

Si Joe Biden cediera a la intensa presión para abandonar la carrera de 2024, la cuestión de quién se enfrentaría a Donald Trump en su lugar probablemente se decidiría en una convención demócrata potencialmente explosiva el próximo mes.

Los demócratas esperaban que el evento fuera un momento para mostrar unidad en torno a su candidato. Pero después de la titubeante actuación del presidente estadounidense en el debate de la semana pasada, muchos en el partido le están pidiendo a Biden que abandone a sólo unos meses del día de las elecciones en noviembre.

Esto es lo que podría ocurrir en la Convención Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) de Chicago el 19 de agosto si Biden se corre a un costado.

#### CONVENCIÓN ABIERTA

Una 'convención abierta' es cuando no hay un nominado predeterminado porque ningún candidato tiene una clara mayoría de delegados.

Significa que, inusualmente, "la votación real en la convención va a importar", dijo Hans Noel, profesor de Gobierno en la Universidad de Georgetown.

Por el contrario, se habla de "convención disputada" cuando un favorito no tiene garantizada la victoria en la primera votación y otro candidato intenta arrebatarle delegados para obtener su propio apoyo antes de la ronda inicial de votaciones.

La última gran lucha demócrata se produjo en 1980, cuando el senador Ted Kennedy desafió al presidente Jimmy Carter.

La "convención negociada" era más común antes del sistema moderno de primarias, cuando el fracaso en la nominación de un candidato en la primera votación llevaba a los dirigentes del partido a presidir negociaciones tras bastidores. La última tuvo lugar en 1952.

#### ¿QUÉ PUEDE PASAR EN CHICAGO?

En el DNC hay 3937 delegados comprometidos, de los que se necesitan 1976 para ganar. Biden tiene el 99% de los delegados comprometidos. Si Biden abandonara, los delegados podrían votar al candidato que quisieran.

En la primera votación, "veríamos si alguien consigue la mayoría, y si nadie la consigue, habría otra ronda de votaciones", dijo Derek Muller, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame.

Tras la primera votación, los llamados superdelegados -más de 700 figuras del partido, incluidos miembros del Congreso, gobernadores y funcionarios del DNC- empezarían a votar también.

Los delegados seguirían votando en sucesivas votaciones hasta que un candidato obtuviera la mayoría y fuera declarado ganador.

Una gran pregunta sería "cómo se desarrollaría todo ese
proceso de negociación y regateo, y de intento de reunir a las
distintas facciones del partido,
salvo que antes de la convención surgiera algún consenso
sobre quién debería ser el candidato alternativo", dijo Richard Pildes, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Si el partido llegara a un consenso antes de la convención, podría evitarse el caos.

#### ¿QUIÉN SERÍA EL CANDIDATO?

Dada su condición de compañera de fórmula de Biden, la vicepresidenta Kamala Harris sería una de las favoritas, a pesar de sus propios bajos índices de aprobación.

"Yo supondría que la vicepresidenta Harris recibiría la mayor parte de esos votos, pero quizá no necesariamente. Y puede que haya otros que se lancen al ruedo", dijo Muller.

Otros posibles aspirantes son el gobernador de California, Gavin Newsom, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, entre otros.

Harris "partiría, sin duda, con mucho peso político", dijo Pildes. "Mi especulación sería que las principales figuras del partido intentarían coordinarse antes de la convención sobre

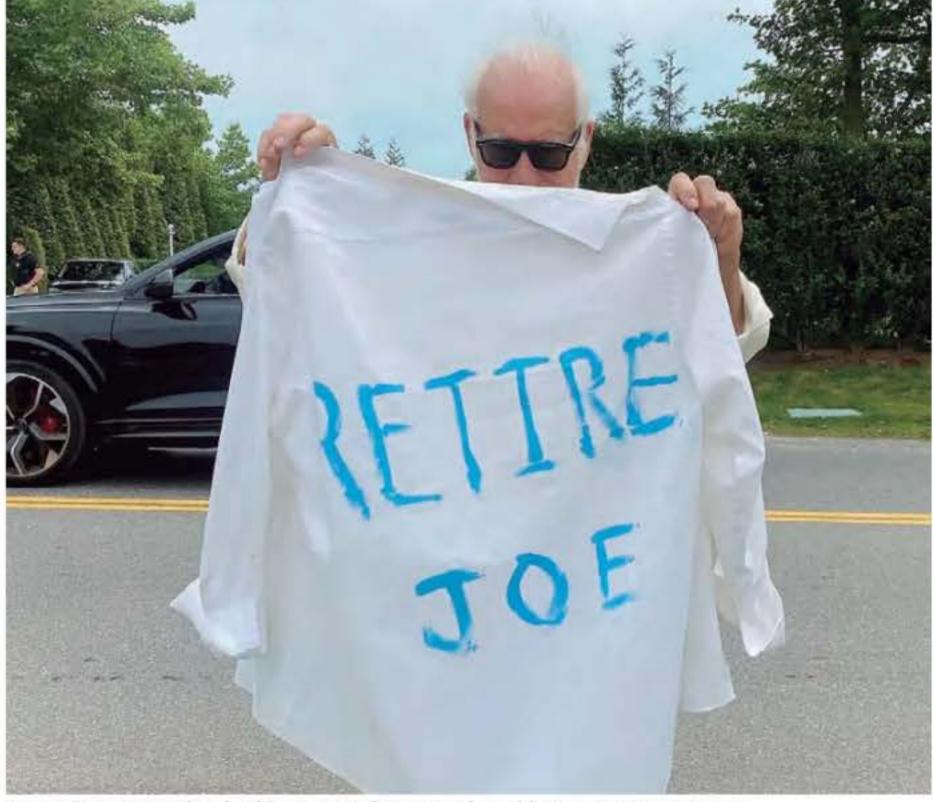

La próxima convención de Chicago será clave para el partido Demócrata. BLOOMBERG

La última gran lucha demócrata se produjo en 1980, cuando el senador Ted Kennedy desafió al presidente Jimmy Carter

En la Convención hay comprometidos 3937 delegados demócratas, de los que se necesitan 1976 para ganar

quién podría ser la alternativa".

Biden podría respaldar a un

Biden podría respaldar a un candidato, lo que podría tener un peso político significativo, especialmente entre todos sus delegados comprometidos, que por definición fueron elegidos por su lealtad.

"No sé si daría su apoyo", dijo Noel. Si Biden hiciera una declaración clara, sus delegados podrían seguir su ejemplo. "Pero cuánto [peso] no lo sé", añadió Noel. El respaldo de Biden podría no dar a un nuevo candidato una mayoría de delegados de forma inmediata.

#### ¿CUÁL ES EL RIESGO?

Sí. "Creo que es muy arriesgado", dijo Noel. Biden "probablemente sabe que habría mucho caos, que lo habría, y por eso no quiere invitar a eso".

Uno de los mayores peligros de expulsar a Biden es que la subsiguiente batalla por la nominación pondría al descubierto todas las fracturas del Partido Demócrata, sobre todo en temas como el apoyo estadounidense a Israel en su guerra de Gaza. Biden y el resto del partido tendrían que evaluar el riesgo de perder con un candidato dañado o de ahuyentar a los votantes con un caos en la convención.

Sería "realmente feo, justo en el momento en que estás tratando de entusiasmar a todo el mundo con construir desde las bases".

También habría que resolver un problema de procedimiento: en la actualidad, la votación oficial, en la que las delegaciones estatales anuncian su selección de candidatos, está programada para celebrarse prácticamente semanas antes de que comience el DNC, el 19 de agosto.

Los veteranos del partido aún se estremecen al recordar 1968, el ejemplo más famoso de cómo las cosas puede salir mal. El entonces presidente Lyndon B. Johnson sorprendió a la nación al abandonar la carrera electoral en medio de una popularidad en declive y de la oposición a la guerra de Vietnam.

Robert F. Kennedy, que esperaba ser el candidato, fue asesinado en junio, por lo que Hubert Humphrey obtuvo el apoyo del partido en una convención celebrada en Chicago y empañada por las protestas contra la guerra. Humphrey perdió contra Richard Nixon en las elecciones generales.

23

¿Podría haber un golpe en la convención si Biden no abandona?

Es posible, pero muy poco probable. Aunque los delegados se comprometen a votar por un candidato en la convención, "en realidad no están obligados por las normas del partido a hacerlo", dijo Pildes. Las normas del DNC establecen simplemente que los delegados "reflejarán en conciencia los sentimientos de quienes los eligieron".

Si muchos delegados se unieran para cambiar a Biden, y si "todos se lanzaran y dieran el golpe, entonces todos en el partido estarían de acuerdo", dijo Noel.

Pero en realidad, "es extraño imaginar que eso pueda ocurrir", añadió Noel, sobre todo porque los delegados han sido seleccionados porque creen que Biden debería ser el candidato.

"No creo que sea probable que esto ocurra porque un grupo de delegados se oponga a él", dijo Muller.....



HOY

MIN

MÁX 17°

MAÑANA

MIN

máx 14° JUEVES

MIN

мáх 14°



### **B** Lado B

# Directivos y empleados, dos miradas opuestas sobre la inclusión en empresas



Mientras que el 68% de los directivos asegura que su empresa ofrece un entorno inclusivo, solo el 36% de los colaboradores está de acuerdo

Hay una importante brecha en la percepción dentro de las compañías sobre los obstáculos y el aporte corporativo a la diversidad

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

l fomento de la diversidad, equidad, inclusión y pertenencia (DEIP) evolucionó de manera tal que en la actualidad pasó a ser una estrategia empresarial esencial.

Las empresas que adoptan estas prácticas están descubriendo ventajas fundamentales, como el aumento de la innovación con equipos diversos que amplían perspectivas y estimulan la creatividad. Además, atraen y retienen talento de calidad, ya que los profesionales valoran cada vez más un entorno inclusivo.

De acuerdo a una encuesta realizada por ManpowerGroup Argentina, existe una brecha notable entre la percepción de los directivos y la de los colaboradores sobre la inclusión en el lugar de trabajo.

Mientras el 68% de los directivos asegura que su empresa ofrece un entorno inclusivo, solo el 36% de los colaboradores está de acuerdo, lo que subraya la necesidad de tomar acciones para cerrar esta diferencia y promover una cultura verdaderamente inclusiva.

ManpowerGroup destacó que la diversidad, equidad, inclusión y pertenencia (DEIP) son pilares fundamentales de una estrategia empresarial y Las culturas laborales que promueven la diversidad y equidad enfrentan mejor los desafíos, como la escasez de talento, la disrupción tecnológica y la cambiante demanda

resaltó acciones tangibles para que todos puedan promoverla.

Si bien se han logrado avances en esta materia, aún persisten desafíos importantes. Y en ese sentido, el trabajo de la consultora de recursos humanos identificó algunos de los obstáculos más comunes que enfrentan las empresas: La dificultad para atraer candidatos de grupos en desventaja (44%), prejuicios y sesgos en los procesos de selección (41%) y la falta de talento calificado (38%).

También hay problemas con la cultura del lugar de trabajo (33%); la falta de recursos y apoyo de los managers (26%) y datos y criterios de éxito insuficientes (17%).

Para afrontar estos desafíos y fortalecer la diversidad, la equidad y la inclusión, el informe destacó la necesidad de centrarse en la capacitación en la perspectiva DEIP en los procesos de selección y búsqueda.

Esto se logra a través de charlas y programas de formación diseñados para concientizar sobre las problemáticas sociales más relevantes. Entre las iniciativas se encuentra el Programa de Certificación en DEIP, que asegura un profundo entendimiento de los aspectos fundamentales relacionados a la diversidad por parte de los

colaboradores.

Este incluye módulos de aprendizaje en Introducción a la diversidad, liderazgo inclusivo y neuroliderazgo, comunicación inclusiva, diversidad sexual, equidad de género y nuevas masculinidades, discapacidad, y procesos de selección inclusivos.

"Los datos revelan que las culturas laborales que promueven la diversidad y equidad están mejor equipadas para enfrentar los desafíos actuales, como la escasez de talento, la disrupción tecnológica y la cambiante demanda del mercado", afirma Gustavo Aguilera, Director de Talent Solutions y People & Culture de ManpowerGroup Argentina.

La implementación de las diferentes estrategias para abordar la perspectiva DEIP en los procesos de búsqueda y selección de personal se debe complementar con las políticas dentro la compañía y con sus clientes.